

3 PULSO

FMI cede y Rodrigo Valdés sale de negociación con Argentina tras ataques de Milei



El debate que se abre en Perú tras muerte de Fujimori por casos judiciales en su contra

# **IJLATERCERA**

Viernes 13 de septiembre de 2024

Papel
Digital
CIERRE
21.00

#### **16 POLÍTICA**

Exministro Felipe Ward deja la U. San Sebastián tras conocerse que mantenía contrato paralelo con La Florida

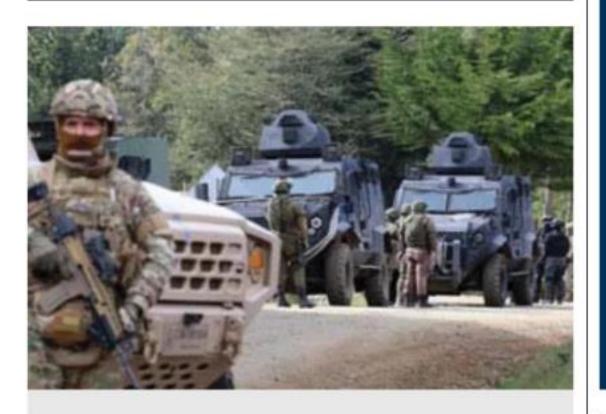

29-30 NACIONAL

Macrozona Sur: las redes que reveló operativo contra grupo radical WAM **27 NACIONAL** 

# Homicidios bajan 9,4% en primer semestre, pero aumentan 30% en los últimos seis años

► Cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito indican que a junio de este 2024 hubo 579 víctimas fatales.

#### 4-6 POLÍTICA

Incomodidad de La Moneda con acusaciones a supremos desata molestia del oficialismo

#### 12-13 POLÍTICA

UC niega a ministra Vivanco acceso a su oficina y Fiscalía incauta su computador



Viaja de norte a sur con este beneficio



pagando con tus Tarjetas de Crédito del Chile a través de la App



1 carga durante la promoción. 70 lts. per carga



Banco de Chile

Válido del 12 al 22 de septiembre de 2024. Para clientes de Tarjetas de Crédito Banco de Chile (incluye Banco Edwards). \$100 de dto. por litro de combustible (93, 95, V-Power y Diesel) se entregarán directamente en la App Micopiloto al momento de pagar. Válido en estaciones adheridas. La entrega de beneficios no bancarios relacionados con esta promoción es de responsabilidad de Enex, no cabiéndole a Banco de Chile responsabilidad alguna de ello ni en la ulterior atención que ello demande. Cualquier aspecto bancario relacionado con esta promoción es de responsabilidad de Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.enex.cl/promociones.

#### ¿Una oportunidad para la Corte Suprema?

Marisol Peña

Directora Centro de Justicia Constitucional UDD



a crisis de las instituciones se ha transformado en algo contagioso. A las situaciones que han quedado en evidencia en varias municipalidades y en la Policía de Investigaciones se agregan los cuestionamientos respecto de algunos ministros de la Corte Suprema, incluida la apertura de un cuaderno de remoción contra uno de ellos. Del mismo modo, se anuncian acusaciones constitucionales contra varios integrantes del máximo tribunal y ello sin perjuicio de las aristas penales relacionadas con los mismos hechos investigados disciplinariamente.

Hay que considerar que, si bien todas las instituciones aportan al Estado de Derecho, la judicatura encabezada por la Corte Suprema cumple un rol esencial, pues como ha dicho la Comisión de Venecia, son "los guardianes de los derechos de las personas". De allí que los principios sobre los cuales se estructura la organización judicial se relacionen con la independencia, la responsabilidad, la inamovilidad y el sistema de nombramientos de los jueces. A ellos deben agregarse aquellos contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial que la Corte Suprema ha reproducido en su Auto Acordado del año 2007.

Sin perjuicio de que se ha anunciado el pronto trámite de un proyecto de reforma constitucional sobre nombramientos judiciales, creemos que hoy se abre una importante oportunidad para que la Corte Suprema se reivindique ante la opinión pública. Ello, porque acaba de cesar en su cargo uno de los ministros del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento fue efectuado por dicha magistratura. Así, la Corte Suprema deberá llamar prontamente al concurso público para designar a su reemplazante.

Esta es, en efecto, una gran oportunidad para que la Corte Suprema demuestre que puede concurrir a la integración del Tribunal Constitucional con una persona de trayectoria y con efectiva experiencia constitucional. Este punto es importante de relevar, pues las materias constitucionales exigen hoy una gran especialización. Desde luego, los preceptos de la Carta Fundamental no se interpretan de la misma forma que las leyes y exigen del Tribunal Constitucional una conciencia muy clara sobre el rol que le compete en la relojería del Estado de Derecho, al actuar como contrapeso del legislador. Pero, además, los asuntos que resuelven los tribunales constitucionales en cualquier parte del mundo, transitan en un delicado equilibrio entre el derecho y la política.

Lo anterior requiere de personas con la suficiente independencia, prudencia y formación necesarias para orientar al legislador más que para corregirlo.

Si la Corte Suprema logra designar al nuevo integrante del Tribunal Constitucional teniendo presentes estos criterios podemos tener la tranquilidad de que nuestros derechos seguirán siendo protegidos. Adicionalmente, la Corte Suprema podría ir reemergiendo como el "ave fénix" de la crisis por la que actualmente atraviesa.

# Crecer económicamente, ¿un problema político?

**Rolf Lüders** Economista

a economía chilena está prácticamente estancada. En efecto, y basado en cálculos del Banco Central, tan sólo creceríamos en la próxima década algo más que el uno por ciento por año. La nada misma y mucho menos que el promedio mundial. Este crecimiento nos impide superar la crisis de los países de ingreso medio, y junto con ello, al malestar económico-social prevaleciente.

La solución técnica a la causa inmediata del problema del crecimiento es sencilla. Es más, existe un amplio acuerdo profesional al respecto: hay que aumentar las tasas de inversión y de progreso tecnológico. Como en el caso de Chile la inversión está correlacionada con el
progreso tecnológico -la primera causando la última-, lo que hay que
lograr es elevar significativamente la tasa a que aumenta la inversión
y, juntamente con ello, el ahorro. La clave está entonces en cómo hacer efectivo ese "hay que", tan chileno.

Para que haya inversión en una economía de mercado abierta al comercio y financiamiento internacional, como la chilena, tienen que existir las oportunidades y el ambiente favorable para que ésta se pueda materializar. Las oportunidades abundan en Chile, en materia de minería, energía, agricultura y servicios, entre otros rubros. La prueba de ello fueron los 25 o 30 años de alto crecimiento que tuvo el país a partir de 1990, mientras existió la voluntad de crecer y hubo un amplio acuerdo en cómo lograrlo.

No obstante, el crecimiento económico experimentado aumentó la demanda por un mayor desarrollo social y alimentó exageradas expectativas de desarrollo personal. Se empezaron entonces a tomar medidas tendientes a corregir esos problemas, que afectaron el ambiente para invertir en Chile. Entre muchas acciones al respecto, se aumentaron los impuestos sobre el capital, se rigidizó la legislación laboral, se aumentó la participación del Estado en ciertos servicios sociales, se terminó con el lucro en la educación privada subsidiada, y se limitó la inversión privada en algunas actividades mineras. También se modificó el sistema electoral, imponiéndose uno que dificulta los acuerdos y alimenta la incertidumbre. En definitiva, se fue rompiendo el acuerdo existente en materia socioeconómica, proceso que culminó con el estallido social de 2019 y luego la elección del actual gobierno.

Un requisito sine qua non para volver a crecer económicamente en Chile a tasas relativamente elevadas es la existencia de un ambiente favorable para la inversión, lo que -entre otras cosas- requiere que haya una sustancial reducción en la actual incertidumbre institucional (ver índices de ClapesUC). El logro de este último objetivo pasa necesariamente por la construcción de un amplio acuerdo político en torno a un conjunto de principios que configuren, para Chile, un sistema económico-social virtuoso.

#### 🔟 latercera.com

Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE | AÑO 72

#### SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envie sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres con espacios a:

➡ Email: correo@la tercera.com
➡ Avenida Apoquindo 4660, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

#### **ESPACIO** ABIERTO

Renovar sin renegar

Carlos Ominami Presidente de Chile21



l llamado a una segunda renovación socialista encontró terreno fértil. En pocos días se publicaron más de una docena de columnas, se constituyeron varios grupos de discusión, se anuncian seminarios para debatir y la preparación de nuevos libros sobre el tema. Se nota la efervescencia.

Reacción saludable frente al desprestigio de la política y al estancamiento del proceso de cambios bien documentado en el reciente Informe del PNUD que tanto escozor provoca en los medios conservadores. De paso, el debate que comienza permitirá visibilizar la existencia de una nueva generación de intelectuales progresistas.

Es fundamental enriquecer la discusión con nuevas miradas y la confrontación de puntos de vista desde los partidos, pero sobre todo desde una sociedad civil rica en prácticas innovadoras. Importa más el proceso que el resultado, por definición siempre provisorio.

Existe sí un punto de partida: la vigencia del ideal socialista. La solidaridad y la fraternidad son sentimientos infinitamente superiores al individualismo propio del capitalismo y constituyen una base más sólida y fecunda sobre la cual fundar una comunidad. No obstante su dinamismo, el capitalismo es un sistema que necesita y reproduce las desigualdades sociales, condena a vastas regiones del mundo a la marginalidad y la pobreza, derrocha recursos naturales y humanos y pone en definitiva en peligro la supervivencia del planeta. La irracionalidad del capitalismo no puede constituir el horizonte insuperable de la humanidad.

El debate planteado requiere de gran amplitud, no puede reducirse a diálogos entre puros convencidos. Por el contrario, debe tener lugar al interior de las izquierdas pero confrontarse también con las derechas y el mundo conservador.

La segunda renovación tiene ante sí un desafío múltiple. En primer lugar, defender con fuerza la actualidad del ideal socialista. Necesita además desprenderse radicalmente de la pesada carga que representaron los "socialismos reales" o el mal llamado "socialismo del siglo 21". Debe también asumir autocríticamente las insuficiencias y derivas del anterior proceso de renovación. Renovar es muy distinto que renegar. Se requiere una propuesta de revitalización de la democracia, que le imprima nuevas energías para así rechazar los embates de la ultraderecha. Urge la elaboración de un modo de construcción de fuerza política que permita superar las debilidades de los partidos. En fin, el socialismo debe ser capaz de proponer una estrategia de desarrollo superadora del neoliberalismo que deje atrás la primacía de las finanzas sobre la producción, del corto plazo sobre el mediano y el largo plazo.

No importa mucho el nombre. Segunda renovación socialista tiene el mérito de hacer referencia a un proceso que existió, tuvo gran densidad intelectual e importantes consecuencias políticas. Lo que finalmente importa es la producción de nuevas ideas que le den al socialismo mejores condiciones para continuar su ya larga lucha por un mundo mejor.

#### **LATERCERA**

Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Eugenio Chahuan Zedan

#### Simce y Nueva Educación Pública

Si bien el estudio de la Agencia de Calidad de la Educación sobre el impacto de los SLEP en los resultados del Simce arrojó en general datos positivos, estos no deben alimentar narrativas simplistas que sugieren que el sistema debería continuar tal como está.

ace seis años se promulgó la Ley de Nueva Educación Pública, una reforma de grandes proporciones que busca reestructurar profundamente parte del sistema educativo chileno. Desde entonces, se han creado cerca de 15 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), cubriendo aproximadamente el 20% de los establecimientos municipalidades. Sin embargo, la transición a los nuevos SLEP ha enfrentado numerosos desafíos, producto tanto del diseño contemplado en la ley como en la gestión de su implementación. Aún queda la mitad del tiempo estipulado para completar la creación de los 55 SLEP restantes.

La evaluación del sistema educativo y de las políticas públicas es responsabilidad de la Agencia de Calidad de la Educación, una institución independiente sin el conflicto de interés de ser juez y parte de la reforma que tiene el Ministerio de Educación (Mineduc). Recientemente, esta Agencia presentó un estudio que evalúa el impacto de los establecimientos SLEP en los resultados de las pruebas Simce de matemática y lenguaje, los que en general muestran resultados positivos. Controlando por los efectos de

otras variables y comparando a los SLEP con establecimientos similares no SLEP, la diferencia a favor de los SLEP es pequeña pero significativa para 4º básico (entre 2 y 5 puntos en matemática y lenguaje), incrementándose sustancialmente para 2º medio (de al menos 2 puntos en lenguaje y superior a los 8 puntos en matemática).

Sin embargo, estos resultados deben ser recibidos con cautela. El estudio enfrenta limitaciones metodológicas importantes, entre otras razones ante la necesidad de una mayor disponibilidad de datos que permitan corroborar estos efectos en otros contextos que no sean de recuperación de aprendizajes (como es actualmente producto de los efectos rezagados de la pandemia). Además, los mejores resultados de la educación media no solo reflejan la gestión de los SLEP, sino también la gestión previa de los colegios municipales, dado que muchos estudiantes de este nivel han transitado entre ambos sistemas. Otro punto relevante es que estos resultados no incluyen el 17% de la matrícula correspondiente al Servicio Local de Atacama, cuyos estudiantes no rindieron la prueba debido a extensos paros, lo que limita aún más la representatividad del análisis.

Por ello, aunque estos hallazgos son en general positivos y brindan las primeras señales del impacto de la nueva administración, no deben ser utilizados para alimentar narrativas simplistas que favorecen la idea de dejar el sistema tal como está. Los resultados sugieren, más bien, que es necesario perfeccionar la ley para poner el foco en las estrategias pedagógicas. Esto implica no solo mejorar los aspectos que faciliten la transición de las municipalidades a los SLEP, sino también adaptar el sistema para que funcione eficientemente una vez que esté completamente operativo. Lamentablemente, el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso no aborda de manera integral todas las necesidades de ajuste que requiere esta reforma educativa.

Además, es fundamental que el Ministerio de Educación entienda que los costos asociados a los SLEP deben ser cuidadosamente balanceados con los beneficios. Más de la mitad del sistema educativo chileno está en manos del sector privado subvencionado, lo que significa que tanto los recursos como los esfuerzos deben enfocarse en los estudiantes más vulnerables.

#### **CARTAS**

#### PARO EN AEROPUERTO Y FIESTAS PATRIAS

SEÑOR DIRECTOR:

Expresamos nuestra mayor preocupación ante el el paro indefinido del Sindicato de Trabajadores de Nueva Pudahuel, al no llegar a acuerdo con la concesionaria del terminal aéreo más relevante del país.

El impacto negativo para quienes viajarán en avión dentro y fuera del territorio nacional -casi 800 milpersonas-será de gran complejidad no solo en lo operacional, sino también un desafío para la seguridad de las mismas personas. Acciones de paralización previas, y de acuerdo con la experiencia, hacen posible que surjan imprevistos que no permitan tomar los resguardos necesarios, lo que justificadamente causa gran preocupación entre los pasajeros.

El llamado, que como sector hacemos, es a tener sentido de urgencia para llegar a acuerdo entre las partes, para que el reconocido sentir "Felices Fiestas Patrias", no se transforme en un lamentable recuerdo.

Nos sumamos al llamado realizado por las otras organizaciones del turismo, en el sentido de que el Sindicato de Trabajadores, por una parte, y la concesionaria del Aeropuerto Internacional, por otra, lleguen a un pronto acuerdo. La postergación de esta situación de paralización es un daño a todo el país.

#### Lorena Arriagada Gálvez

Secretaria General

Asociación Chilena de Empresas de Turismo A.G. ACHET

#### FICHAS PUESTAS EN LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS

SEÑOR DIRECTOR:

El informe de la OCDE Education at a Glance 2024, cuyos resultados fueron publicados por La Tercera, confirma que en Chile la educación superior hace la diferencia en cuanto al nivel de empleabilidad e ingresos. Estudiar en un instituto profesional, centro de formación técnica o universidad apor-

ta significativamente al desarrollo de Chile y a los proyectos de vida de miles de jóvenes, como también de sus familias.

Por otro lado, y en cuanto a la proporción de estudiantes que acceden a la educación superior, desde Fundación Luksic vemos que existe una brecha de 20 puntos entre quienes egresan de la enseñanza media cientifico humanista y el sistema escolar técnico profesional. Los estudiantes técnico profesionales tienen menos oportunidades y, a través del programa Aspiraciones sobre el Futuro, hemos podido medir que el 92% de ellos desea seguir con estudios superiores, sin embargo, el 64% dice conocer poco o muy poco el proceso de postulación a la educación superior, mientras que el 62% conoce poco o muy poco las oportunidades y el proceso para postular a financiamiento estudiantil.

Los resultados del informe de la OCDE nos indican que debemos potenciar que más jóvenes -de todos las modalidades educativas- continúen sus estudios, para lo cual es fundamental abordar las brechas de información, y desde el ecosistema educativo tenemos que aportar, enbase a evidencia, con iniciativas que permitan potenciar los proyectos de vida de jóvenes que, por clara desinformación, pierden oportunidades para su desarrollo y el del país.

#### María Fernanda Orellana

Directora de Educación de Fundación Luksic

#### LA ESTRATEGIA CONTRA EL SINCICIALEN CHILE

SEÑOR DIRECTOR:

El 1de abril comenzó la estrategia de prevención contra el virus respiratorio sincicial (VRS). Hito que ubicó a Chile como el primer país del hemisferio en implementar el uso de un anticuerpo monoclonal eficaz y seguro, el nirsevimab. Inmunizamos a tiempo al 98% de los nacidos desde abril, y al 90% de los nacidos entre octubre 2023 y marzo 2024. Logramos reducir un 80-90% la hospitalización por VRS, no hubo niños fallecidos por infección respiratoria en este invierno, y no suspendimos cirugías pediátricas.

Estos resultados fueron fruto del trabajo intersectorial entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de Chile, quienes trabajamos durante 2023 en estudiar la carga de enfermedad del VRS; la costo-efectividad del uso del monoclonal y en modelar el impacto en la red, incluyendo la reducción de camas críticas pediátricas y consultas de urgencia. Todo con el fin de generar evidencia científica nacional y de alta calidad para una adecuada toma de decisión de política pública, tal como ha declarado frecuentemente el Presidente Boric.

Chile estaba considerado para acceder al nirsevimab recién para la temporada 2027, pero nuestra demostrada capacidad de generar buenos datos y análisis que permitieran medir el impacto de la estrategia, como fue reconocido en la pandemia, así como nuestra exitosa historia de lograr altas coberturas de inmunización, acercó la posibilidad de adelantar la implementación en nuestro país.

La estrategia de usar nirsevimab para todos los niños y niñas, de forma universal, puso a Chile a la cabeza mundial de la protección contra el virus sincicial; ha atraído los ojos del mundo no solo por los impactantes resultados (se pueden revisar en la plataforma <a href="https://nirse.isci.cl/">https://nirse.isci.cl/</a>) si no también por la forma en que se gestó. Una vez más vemos el potencial transformador e innovador del trabajo conjunto entre la autoridad estatal, la academia y el mundo privado, particularmente en un área tan sensible y llena siempre de necesidades como es el sector salud.

#### **Ximena Aguilera** Ministra de Salud

#### Leonard Basso

Director Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) & académico Depto. Ing. Industrial, UCH

#### Juan Pablo Torres

Vicedecano Faculta de Medicina, UCH & investigador ISCI

#### **CELEBRACIÓN LEGÍTIMA**

SEÑOR DIRECTOR:

En carta publicada ayer, la directora del Instituto del Derechos Humanos, profundamente impresionada, se pregunta qué puede celebrar un partido político el día en que se produjo el Golpe de Estado. Aun sin referirse al tema de las violaciones

alos derechos humanos, le sorprende que ese partido ignore el valor de la democracia, que claramente fue restringida por el gobierno militar.

Independientemente de la opinión que a la directora le merezca el gobierno militar, y dando por hecho que nadie celebraría las violaciones de los derechos humanos, es legítimo que un partido político desee recordar el día en que finalizó la anarquía a la que conducía el gobierno de la Unidad Popular. A este respecto, los antecedentes son múltiples, baste recordar el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 y las declaraciones de los expresidentes Frei y Aylwin ese mismo año.

#### Miguel A. Vergara Villalobos

#### LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

SEÑOR DIRECTOR:

La aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile y su pronta promulgación es una de las buenas noticias del último tiempo. Tras años de discusión, esta nueva ley eleva los estándares en materia de protección de datos personales y viene a cambiar profundamente la forma en que se ha entendido su tratamiento hasta ahora en Chile. Pareciera por lo mismo, que se ha llegado al final del camino, pero la verdad es que el desafío del cambio recién comienza.

La existencia de la ley no basta por sí misma para obtener los resultados que a través de ella se quieren alcanzar. También es fundamental atender al comportamiento que tendrán los actores involucrados.

Una aplicación efectiva no se puede llevar a cabo sin una cultura de protección de los datos personales que sea transversal, donde no solamente se protejan los datos para cumplir con la ley, sino porque se ha entendido y valorado realmente la importancia de dicha protección. Y este es el gran desafío de la nueva ley, un cambio cultural y profundo, donde exista comprensión y colaboración entre responsables y titulares para unuso adecuado de los datos personales.

#### María Magdalena Fabres

Abogada de Arteaga Gorziglia



► El ministro de Justicia, Luis Cordero, sinceró este jueves un tema que preocupa al gobierno: la ola de acusaciones constitucionales que se presentarán en el Congreso.

# La incomodidad de La Moneda que sinceró Cordero con las acusaciones constitucionales y desató la molestia de los partidos

El ministro de Justicia manifestó su preocupación ante posibles estrategias electorales en el anuncio de la ola de libelos acusatorios. Su posición es compartida dentro de Palacio, donde ya se les advirtió el lunes a los partidos que tengan precaución con los fundamentos jurídicos.

#### Carlos Agurto y David Tralma

El ministro de Justicia, Luis Cordero, sinceró este jueves públicamente un tema que preocupa a La Moneda: la ola de acusaciones constitucionales que se presentarán próximamente en el Congreso en contra de ministros de la Corte Suprema, en medio del denominado caso Audio.

El tema es motivo de incomodidad en Palacio, entre otras razones, por el factor electoral debido a que faltan 43 días para las elecciones municipales y de gobernadores.

"¿Mi preocupación cuál es? Que estemos

ocupando las acusaciones constitucionales en un contexto de contingencia electoral y no en el sentido más profundo de la crisis", dijo el secretario de Estado en radio Infinita.

Esto, en medio de la ofensiva de libelos acusatorios que está impulsando el oficialismo, la DC y la derecha. Todas tienen relación con ministros de la Corte Suprema. Los dos rostros contra los que apunta la embestida parlamentaria son Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, quienes han sido afectados por el contenido de sus conversaciones por WhatsApp con el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.

Contra Vivanco, por un lado, se preparan dos libelos -uno del oficialismo más la DC y otro de la oposición-, mientras que contra Matus el texto está siendo trabajado por el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo. Además, la oposición quiere presentar escritos contra Mario Carroza y Sergio Muñoz.

Sobre el tema, el ministro Cordero agregó, en la misma entrevista, que "yo no la cuestiono (la acusación constitucional), ni nunca la he cuestionado, por el contrario, creo que es una facultad legítima de los diputados". Sin embargo, agregó que "lo que me parece que sí es complicado es empezar a doblar las apuestas. Si acusas a este, yo te acuso a este otro. Porque, además, los méritos de las acusaciones comienzan a distanciarse respecto de su función, y además las razones comienzan a ser otras distintas en el fondo".

Los dichos de Cordero son compartidos por otros miembros del gabinete, quienes no solo temen por el impacto electoral que pueda tener este asunto, sino que también están atentos a la consistencia jurídica de los libelos acusatorios.

En el Ejecutivo quieren evitar tener un resultado como la oposición, que ha levanta-

SIGUE►►



# RENTABILICE SUS PREDIOS FORESTALES RECIBA MÁS DE US\$ 1,400 POR HA/AÑO EMITIENDO BONOS DE CARBONO

Rentabilice sus predios forestales de bosques nativos, esclerófilos, frutales entre otros, lo asesoramos a emitir sus bonos de carbono, y obtener la certificación REDD+.

Nuestro equipo, ha asesorado con éxito la venta de los primeros bonos de carbono que se generaron en Chile provenientes de importantes empresas forestales, alimenticias, de energías renovables y rellenos sanitarios, entre otros.



**CONSULTAS Y SOLICITUD DE REUNIÓN A:** 

inforeddmas@allianz-zeroemissions.com inforeddmaschile@gmail.com

#### **SIGUE** ▶ ▶

do varias acusaciones contra ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric, los que no encontraron piso en la Cámara y terminaron siendo rechazadas. Las fallidas apuestas finalmente fortalecieron a esos secretarios de Estado.

La situación, como dio cuenta La Tercera, fue advertida a las colectividades el lunes pasado, en el habitual comité político ampliado que congrega en La Moneda a ministros y presidentes de partido. En aquella ocasión, por un lado estuvieron Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Luis Cordero (Justicia), mientras que por las colectividades llegaron Constanza Martínez (FA), Lautaro Carmona (PC), Jaime Quintana (PPD) y Efrén Osorio (AH).

En Palacio también miran otra consecuencia que podría tener la ola de acusaciones constitucionales: que implica un gasto de tiempo en el Congreso para tramitar iniciativas legislativas. De hecho, en La Moneda miran esto con atención, ya que fue el propio Boric quien anunció, el viernes pasado, un "impulso legislativo" que contempla la presentación del proyecto que pone fin al CAE, de eutanasia y las reformas del fast track en materia de seguridad.

Además, en el Ejecutivo inquieta la ofensiva de los escritos porque supone una complicación a la hora de tramitar el nombramiento de las próximas propuestas de ministros de la Suprema, ya que advierten que podrían estancarse en el Senado. En el Parlamento hay quienes quieren dejar stand by las nominaciones en virtud de la crisis por la que pasa el Poder Judicial, tesis que no es compartida por el Ejecutivo, ya que consideran que esta instancia no puede correr el riesgo de paralizarse.

Este jueves, Cordero no fue el único en poner el tema sobre la mesa. Horas más tarde, la ministra Tohá indicó que "el ministro hizo un comentario que se inserta en esta definición, que quiero decir, es categórica del gobierno. Respetamos las competencias que cada actor tiene y nuestro llamado es a que las ejerzamos buscando el objetivo que todos los chilenos esperan que logremos, que la justicia funcione bien, que no haya interferencia de ningún interés".

Pese a los dichos de los secretarios de Estado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, marcó un matiz y puso énfasis en que las acusaciones constitucionales son parte de las prerrogativas del Congreso. "Soy muy respetuoso de las facultades del Congreso. Lo que todo el país espera es que las facultades que la Constitución le entrega a un poder del Estado sean usadas con la mayor rigurosidad y seriedad posible, con la mayor fundamentación posible", sostuvo.

#### Molestia en partidos

Entre los partidos de gobierno, por otro lado, tomaron distancia de la arremetida de Cordero y el factor electoral. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo a La Tercera que "como FA no nos mueve un cálculo electoral, se está respondiendo de manera coherente con la gravedad de

la situación, analizando cada caso en su mérito. Tenemos que llegar al fondo del caso, esclarecer toda la verdad y agotar todas las herramientas que tengamos disponibles para aquello".

Su par del Partido Radical, Leonardo Cubillos, indicó que "si bien no hay momento oportuno para que una crisis se desate, lo suscitado en el caso Audio y con Luis Hermosilla es un verdadero golpe de Estado blando al sistema democrático, afectando a uno de sus más importantes poderes, que es la administración de justicia. Se produce antes de un proceso electoral, y claro que es inevitable entender que tendrá efectos electorales".

En las bancadas oficialistas de la Cámara también reflexionan. Así, la jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, señaló que "no sé si todo el accionar en política tiene que estar con una calculadora en la mano que diga cuánto se gana o cuánto se pierde en las decisiones que se van a tomar. Es muy complejo lo que se ha desnudado con los temas de Hermosilla y la filtración de sus conversaciones en su teléfono".

Y agregó: "La lógica indica que debiesen aprobarse estas acusaciones constitucionales y luego en el Senado ojalá avance en la misma dirección. El perjuicio electoral creo que nos debe ser lo que nos debe guiar para avanzar en una acusación que por lo que hemos conocido tiene muchos fundamentos para que esta se lleve adelante".

El jefe de bancada del Partido Socialistas, diputado Daniel Melo, afirmó que "cada una de las acusaciones constitucionales que hemos propuesto como bancada socialista tiene mérito y fundamento suficiente, además se enmarcan en los hechos graves del caso Hermosilla que hoy involucran incluso al exministro Chadwick (...). Todos estos hechos que horadan nuestras instituciones democráticas deben investigarse a fondo.

Para la diputada y presidenta del PPD en la Región de Valparaíso, Carolina Marzán, "la ciudadanía hoy está observando, pero yo creo que no va a ser determinante para los comicios de octubre, considerando que el voto será obligatorio".

Eso sí, Marzán aseguró que "hay elementos jurídicos suficientes para levantar una acusación constitucional, que es una facultad que nosotros como diputadas y diputados tenemos. Pero independientemente de este acto, ya el reproche social frente a un Poder Judicial que se ha visto manchado por estas malas prácticas, en un momento en que la sociedad necesita certezas, lo hace totalmente viable".

La diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries (FA), explicó que "como Frente Amplio y como oficialismo, la verdad es que estamos preocupados porque sabemos que esto es un problema institucional que afecta al Poder Judicial, pero afecta también a la democracia y, por lo tanto, lo estamos asumiendo con toda la responsabilidad y la seriedad que se requiere".



▶ Entre los partidos de gobierno, tomaron distancia de la arremetida de Cordero.

Y, dado lo anterior, argumentó que "por lo mismo es que estamos haciendo acusaciones por separado, de manera tal que podamos evaluar cada situación en su mérito respecto de cada ministro que resulte cuestionado y respecto del cual haya antecedentes para una acusación constitucional".

Solo el diputado Raúl Soto (PPD) se alineó con el titular de Justicia y aseveró que "comparto lo señalado por el ministro Cordero. Las acusaciones constitucionales hay que evaluarlas en su mérito en función de argumentos jurídicos y también de posibles consideraciones políticas. Hay que hacerlo de forma responsable (...). Hay que ser prudente y evaluarlo de manera adecuada. No es una herramienta de la cual se deba abusar porque además ya sabemos también que genera una espiral de reacciones que después es difícil de frenar".

En la derecha también resonaron los dichos de Cordero. "Recordarle al ministro Cordero que no es el vocero de gobierno, ni un comentarista político, él es el ministro de Justicia y sus intervenciones tienen impacto. Resulta lamentable la falta de prudencia del ministro Cordero", apuntó el diputado republicano Cristián Araya.

La jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que "nosotros compartimos que acá hay un problema de Estado y que demanda más que declaraciones pirotécnicas limitadas a acusaciones constitucionales (...). Es curioso que el propio ministro que utilizaba el caso políticamente el día de ayer, hoy de pronto decida retomar su rol institucional".

Para el diputado Henry Leal (UDI), por otro lado, "el ministro de Justicia tiene una verdadera incontinencia verbal, está hiperventilado. Me gustaría saber si él habla ahora como ministro de Justicia o está hablando como abogado de los ministros cuestionados de la Corte Suprema (...). Una irresponsabilidad pocas veces antes vistas en un ministro de Justicia. Él tiene que recordar y tener muy clara la separación de poderes. Ministro Cordero, no se inmiscuya en facultades que tiene el Poder Legislativo, sus palabras se pueden interpretar como una amenaza incluso a su propio sector (...). Y vamos a ejercer la acusación constitucional, aunque a usted no le guste, ministro".



# Madeja de acusaciones contra supremos obligará a la Cámara y eventualmente al Senado a improvisar

Dado el apoyo transversal de los tres libelos que están en proceso de redacción, los tres tienen probabilidades de ser aprobados, especialmente los que apuntan a la ministra Ángela Vivanco. Aunque hay precedentes de acciones cruzadas y simultáneas, sería inédito que dos escritos distintos contra una persona pasen al mismo tiempo a la Cámara Alta.

#### José Miguel Wilson

Ocho acusaciones contra ministros de la Corte Suprema se han presentado en la Cámara de Diputados desde 1990. Cinco de ellas eran acciones que apuntaban a más de un alto magistrado. Solo tres iban dirigidas contra un supremo. En total, en esas ocho presentaciones, 20 altos magistrados han sido puestos en el banquillo de la Cámara.

Por lo tanto, hay algunos precedentes a la ofensiva que están afinando las bancadas del oficialismo, la oposición y la DC contra jueces que están sometidos a procesos disciplinarios o que están involucrados en las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla. Incluso en 1997 hubo dos presentaciones, con dos semanas de diferencia, en contra el expresidente del máximo tribunal Servando Jordán: una solo dirigida contra él y otra múltiple que fue ingresada días después.

Pese a ello, el actual escenario es algo distinto. Dado el apoyo transversal de las tres acusaciones que están en proceso de redacción, las tres tienen probabilidades de ser aprobadas, especialmente las que cuestionan a la ministra Ángela Vivanco, quien -de acuerdo a los antecedentes del caso Audiohabría participado de una red de influencias y gestiones promovidas por el penalista. El problema de Vivanco es que enfrentará dos acusaciones paralelas, que tendrán que tramitarse en forma simultánea.

Hasta el momento solo está confirmado que habrá tres escritos. Uno de RN, la UDI y Evópoli contra Vivanco y el juez Sergio Muñoz -que si bien no ha sido salpicado por el caso Hermosilla está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos-. Y dos del oficialismo y la DC: el primero de ellos contra Vivanco y otro distinto contra el ministro Jean Pierre Matus, a quien se le reprocha que habría mentido sobre su relación con Hermosilla.

#### Tramitación separada

Con esta madeja de presentaciones, la Cámara, a recomendación de la secretaría, aplicará el criterio de tramitar y votar por separados estos libelos. Cada uno como un paquete, al margen de que sean simultáneos, dos de ellos aludan a una misma jueza y uno incluya en un mismo texto a dos magistrados.

De acuerdo al marco que le fijan la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento de los diputados, cada presentación deberá tener un procedimiento distinto, toda vez que las argumentaciones fueron redactadas en forma separada. Es decir, una vez que estas presentaciones se den cuenta en la sala de la Cámara, el lunes 23 de septiembre, habrá tres sorteos para elegir a tres comisiones de diputados que analizarán por su cuenta los escritos.

La fecha de la votación en la sala de la acusación dependerá en gran parte de cuánto tiempo se demore cada comisión y los acusados en dar sus respuestas. Sin embargo, los plazos no pueden exceder el límite de días que fija la misma legislación.

#### El caso Blanco

El criterio que usará la Cámara, de votar por separado, al margen de esta madeja de escritos, se basa en el caso de la exministra de Justicia de Michelle Bachelet Javiera Blanco, quien en 2016 enfrentó dos acusaciones paralelas y casi simultáneas, ingresadas con un día de diferencia.

El 16 de agosto de 2016 se presentó un libelo en su contra, de origen más bien transversal, por la crisis del Servicio Nacional de Menores, luego de la muerte de una niña de 10 años, Lissette Villa, en uno de los recintos, lo que destapó un cuadro de desprotección generalizado. El texto fue coordinado por el diputado René Saffirio (ex-DC) y fue firmado por Vlado Mirosevic (liberal) y José Antonio Kast (entonces UDI), entre otros. Solo los legisladores del oficialismo de la época se restaron, quienes a la larga sumaron los votos suficien-



▶ Los jueces Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

tes para rechazar la acusación el 6 de septiembre de 2016.

El segundo libelo contra Blanco fue ingresado el 17 de agosto de ese mismo año y se votó el 7 de septiembre. Se basaba en un escándalo de Gendarmería, a partir de denuncias en la supuesta manipulación de sueldos y la eventual contratación irregular de funcionarios del servicio de prisiones. La acción también fue rechazada en la sala.

La exministra Blanco enfrentó ambos casos con abogados distintos y tuvo que comparecer en dos comisiones diferentes. Jorge Correa (DC) la defendió en el juicio constitucional por el Sename y Javier Couso en el proceso por Gendarmería.

#### El margen del Senado

En la hipotética, pero probable situación de que las acusaciones contra supremos sean aprobadas en la Cámara, el Senado derechamente tendrá que improvisar o, al menos, desempolvar su criterio jurídico para dar curso a este cruce de libelos.

El último precedente de un juicio constitucional múltiple contra supremos que llegó a la Cámara Alta ocurrió en enero de 1992.

Entonces los diputados habían aprobado la acusación contra cuatro ministros del Poder Judicial, Hernán Cereceda, Leonel Beraud, Germán Valenzuela y Fernando Torres Silva, exfiscal militar que integraba la Suprema, a quienes se le reprochaba la demora en fallar y la denegación de justicia en el caso del militante del MIR Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido en la dictadura. Esa presen-

tación fue acogida parcialmente por los senadores en 1992 y solo se dio curso a la destitución de Cereceda.

A diferencia de los diputados que votan un paquete cerrado, según la Ley Orgánica del Congreso, los senadores tienen un mayor margen de flexibilidad, ya que deben votar por separado los capítulos de una acusación. Por ende, el escrito que prepara la oposición contra Vivanco y Muñoz inevitablemente será desagregado, al tratarse de dos causales distintas.

De acuerdo a esa flexibilidad que le otorga la ley, el Senado tendrá facultades para organizar las votaciones y resolver las imputaciones contra los altos magistrados por separado.

Ya que el caso de Vivanco es el más alambicado, los senadores podrán votar las dos acusaciones contra ella como si se tratase de dos capítulos de un mismo texto, independiente de que ello se zanje en días distintos.

No obstante, basta que los senadores aprueben uno solo de los capítulos contra Vivanco para dar paso a su destitución y su prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años. Si se llegase a aprobar más de un capítulo acusatorio contra la magistrada, la sanción de los 5 años se mantendría igual (no sería acumulativa), según la lectura que existe en el Senado.



## Más supremos bajo la mira de la Fiscalía: la causa por tráfico de influencias que acecha al ministro Carroza

La indagatoria, en manos de la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, se abrió hace tres meses por instrucción del fiscal nacional, con el objetivo de revisar las gestiones realizadas por parte del magistrado para nombrar a un notario en Tierra Amarilla.

#### Juan Manuel Ojeda

Hace justo tres meses, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, recibió un encargo especial por parte de la Fiscalía Nacional. El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, envió una instrucción a la persecutora para que abriera una investigación que se hiciera cargo de los chats -publicados por Ciper- revelados en un informe elaborado de la PDI luego de incautar el teléfono del exjuez Juan Poblete en el marco de las diligencias de la Operación Topógrafo.

En esos chats quedó en evidencia la manera en que los ministros de la Corte Suprema piden a los jueces inferiores los votos para nombrar notarios. Así fue como los hechos salpicaron al supremo Mario Carroza. En abril de 2021 el magistrado envió un mensaje al exministro Poblete -a solicitud del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa- para pedirle que ayudara a un postulante al cargo de notario titular en Tierra Amarilla.

-Carroza: Te quiero decir algo que me pidió Ulloa, a ti como amigo no puedo pedírtelo sino es de manera sincera, te lo reenviaré: "Hay un

**SIGUE** ▶ ▶



► El juez Mario Carroza también está en la mira de los parlamentarios, específicamente de la bancada de RN.

# ¡Volvieron para reconocer lo mejor del turismo en Chile!

# PREMIOS FEDETUR 2024

- Promotor del Desarrollo Turístico
- Estrategia de Marketing Turístico
- Sostenibilidad Turística
- Oferta Turística Revelación
- Empresa Turística del Año
- Premio Mastercard Embajador Digital del Turismo

POSTULA EN FEDETUR.CL



#### **SIGUE** ▶ ▶

concurso de notario de Copiapó con asiento en Tierra Amarilla en el cual no alcanzaré a votar y quería votar por un exalumno y ayudante de derecho procesal en la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo. Se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Aylwin Oyarzún, que ya le consiguió el voto con Pablo Krumm. Con dos votos queda en terna". Esto fue lo que me pidió, no te sientas comprometido conmigo. Un abrazo amigo.

-Poblete: Que extraña actitud de Ulloa... si cosas así me ha pedido en otras ocasiones y nunca se lo he negado. ¡Plop! Lo que tú me pidas, con todo gusto. Abrazo.

-Carroza: Cuídate. No confíes en nadie. Siempre a la defensiva. Se trata de sobrevivir en ambiente hostil.

 Poblete: Sí, lo mismo para ti. Hay gente que la ambición la enceguece y, también, su afán de trepar.

#### ¿Trafico de influencias?

Ese tipo de antecedentes son parte de los hechos que están siendo revisado por Perivancich y su equipo. Según el profesor de derecho procesal penal de la Universidad Diego Portales Cristián Riego, uno de los posibles delitos que deberá ser investigado por el Ministerio Público es el tráfico de influencias. "De manera preliminar y viendo los hechos que hicieron que se abriera esta investigación se puede perfilar un tráfico de influencias. Ese tipo penal requiere que un funcionario público le pida a otro funcionario público un favor. Esto habrá que examinarlo en concreto durante el proceso, pero a priori puede configurarse ese ilícito, incluso sabiendo que la experiencia muestra que en este tipo de cosas no suele haber retribución monetaria ya que son cuestiones más bien de amistad o de favores que luego se retribuyen por otro lado", dice Riego.

Por su parte, el penalista y exfiscal Carlos Gajardo cree que la "hipótesis en que esto podría ser delito, y por eso debe ser investigado, es que se acreditara algún tipo de pago de, por ejemplo, el funcionario público nombrado hacia quien ejerció la influencia. En ese caso uno podría entender que hay un delito de cohecho o algo semejante a eso".

Gajardo explica que en general "el delito de tráfico de influencias está pensado sobre la base de que estas influencias se ejerzan para obtener una decisión en un contrato, negocio u operación". Por eso es de la idea de que "en esa categoría no cabe un nombramiento judicial ya que la normativa exige que la persona que ejerce esa influencia tenga un interés económico o patrimonial".

En esa línea, el expersecutor destaca que esto debería seguir un carril ético: "Estas conductas deben sancionarse sobre todo desde el ámbito de las investigaciones que se efectúen por la Corte de carácter disciplinario y debieran servir para modificar este sistema de nombramientos que es muy defectuoso; no favorece la meritocracia y favorece las influencias, el besamanos y el amiguismo".

La Tercera consultó al equipo de Perivancich sobre los hechos que están siendo indagados y sobre la eventual calidad de imputado de Carroza, pero desde esa fiscalía no quisieron comentar la situación. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público afirman que las gestiones de Carroza sí están siendo indagadas en el marco de la indagatoria abierta por instrucción de Valencia.

La causa además, según las mismas fuentes, está investigando la posible violación de secreto que efectuaron otros judiciales. Se trata del notario Francisco Leiva -hermano del diputado PS Raúl Leiva-, quien, en los mismos chats dados a conocer por Ciper, da señales de que le habría revelado al exministro Poblete extractos del cuaderno de remoción que se abrió en su contra y que terminó en su expulsión del Poder Judicial.

El caso de Carroza con el notario de Tierra Amarilla no solo está en sede penal, sino que también escaló al plano político. En la Cámara se vive un vendaval de acusaciones constitucionales en contra de magistrados de la Corte Suprema. Ya hay confirmados tres libelos en contra de supremos: uno contra Ángela Vivanco, otro contra Sergio Muñoz y un tercero contra Jean Pierre Matus. Sin embargo, la bancada RN está analizando presentar una cuarta acusación, justamente contra Carroza.

"Todos los ministros de la Corte Suprema que hayan estado involucrados en estos casos de corrupción y que transgredieron la independencia de los poderes del Estado, al hacer mal uso de su cargo y utilizarlo para el tráfico de influencias, deben ser acusados constitucionalmente. En el caso particular del ministro Carroza, hay antecedentes jurídicos de sobra que respaldan esta petición que hice a mi bancada para incluirlo en el libelo acusatorio que vamos a presentar. El señor Carroza ha sido un símbolo de reiteradas faltas a la probidad, donde utilizó sus influencias para privilegiar la nominación de ciertos notarios, lo que se habría repetido a nivel nacional y eso debe ser investigado", afirma la diputada Camila Flores (RN), quien promueve este libelo acusatorio.

El ministro fue consultado este jueves por la opción que abrió la diputada Flores. "El Congreso, en este caso los diputados, tienen todo el derecho porque están usando sus facultades fiscalizadoras y me parece muy bien que ellos lo ejerzan", aseguró en los pasillos del Palacio de Tribunales.

#### Reproche ético

Esos no son los únicos flancos que enfrenta Carroza, el emblemático juez cuya carrera está marcada por la investigación de causas de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura y por su paso como presidente -en dos ocasiones- de la Asociación Nacional de Magistrados. El juez además enfrenta un proceso iniciado por sus propios pares ante la Comisión de Ética.

Carroza ya acudió ante la comisión que integran el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz. La instancia a su vez también recibió el testimonio del ministro Ulloa. Fuentes judiciales comentan que el magistrado de la Corte de Santiago testificó de manera voluntaria y cumpliendo su "obligación como funcionario judicial". En dicha declaración habría entregado mayores detalles sobre lo ocurrido con el nombramiento de notarios.

Con todos esos antecedentes, la comisión prontamente comenzará a redactar el informe del caso. En ese documento debería proponerse alguna sanción ética, en caso de que así se estime conveniente, y, eventualmente, se debería proponer al pleno la apertura de una investigación disciplinaria.



► El exfiscal Carlos Gajardo dice que "estas conductas (la de los fiscales) deben sancionarse".



► Este jueves la suspendida ministra Ángela Vivanco recibió un duro portazo de parte del pleno de la Corte Suprema.

# Suprema le niega "la sal y el agua" a Vivanco y rechaza tres peticiones formuladas por su defensa

En sesión extraordinaria del pleno, el Máximo Tribunal encabezado por Ricardo Blanco declinó acceder a las peticiones de la suspendida ministra. El plazo para hacer sus descargos continuará siendo 20 días corridos. El máximo tribunal persistirá para obtener los chats que mantuvo con Luis Hermosilla y no se le entregará el expediente de la Comisión de Ética.

#### Catalina Batarce

Un fuerte portazo recibió la jornada de este jueves la suspendida ministra Ángela Vivanco de parte del pleno de la Corte Suprema. Esto, luego de que las tres solicitudes presentadas por su defensa fueran rechazadas de plano.

Como había publicado **La Tercera**, sus abogados pretendían que se les entregara copia
del expediente de la Comisión de Ética -instancia que indagó parte de sus actuaciones y
cuyo trabajo dio pie a algunos cargos en su
contra-, que se anulara la petición realizada
por el presidente Ricardo Blanco al fiscal nacional para que se les dé copia de los chats que
mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, y
que se amplíe el plazo que tenía para evacuar
su informe respecto de los hechos que sustentaban la apertura del cuaderno de remoción de 20 días corridos a 20 días hábiles.

Sin embargo, en una sesión extraordinaria

del pleno celebrada durante esta mañana, se rechazaron las tres peticiones, lo que cayó como un balde de agua fría en el entorno de Vivanco.

Sus abogados, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, ya habían asegurado a este medio que consideraban que la instancia les estaba negando el derecho a defensa producto de sus determinaciones, aunque con la determinación de hoy desde el entorno de la jueza transmitieron que ya sería claro que se le quiere remover del cargo de manera exprés y que ya fue juzgada.

#### El portazo

Respecto al aumento del plazo, la resolución del pleno indica: "No ha lugar a lo solicitado, toda vez que el presente cuaderno de remoción se abrió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y, para los efectos del ejercicio del derecho a defensa, como lo contempla el artículo 41 del Acta 108- 2020, se requirió informe por el plazo de veinte días corridos, sin perjuicio de que el artículo 40 al cual se remite la citada disposición contempla un término de cinco días hábiles desde que el funcionario es requerido, plazo que en este caso se amplió por no haber existido un procedimiento disciplinario previo".

Asimismo, sobre la insistencia para conocer el contenido del expediente de la Comisión de Ética, los ministros indicaron que "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16" del Acta N° 262-2007 sobre Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética, que dispone la reserva de los testimonios prestados ante sus miembros, como también de los antecedentes recopilados, y teniendo en consideración que la solicitud de antecedentes también fue presentada ante la Comisión de Ética, la que ya fue resuelta por la aludida comisión el día de ayer (miércoles), a quien le compete el conocimiento de lo solicitado, decisión

que fue notificada a la señora Vivanco, no ha lugar".

Y respecto a la petición sobre los chats a la Fiscalía, manifestaron que "encontrándose abierto un cuaderno de remoción en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política sobre la base de los hechos reseñados en la resolución de fecha 9 de septiembre del actual, y que la información solicitada al Ministerio Público dice relación con los chats que ya han sido divulgados a través de diversos medios de comunicación social, no ha lugar a la oposición planteada en esta sede".

En el pleno de este jueves estuvieron presentes, además de Blanco, Sergio Muñoz, Juan Eduardo Fuentes, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Arturo Prado, Leopoldo Llanos, Mario Carroza, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, Diego Simpertigue, Jorge Zepeda, Eliana Quezada, Dobra Lusic y María Carolina Catepillán. ●



► Este jueves la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC),

# Un día de escándalo en Derecho UC: facultad niega a ministra Vivanco acceso a su oficina y Fiscalía incauta su computador

La influyente magistrada de la Corte Suprema llegó hasta su alma mater, donde hace clases desde hace 40 años, y se topó con una sorpresa que la indignó: las autoridades de la unidad académica prohibieron que entrara a su propio despacho. Una instrucción de la Fiscalía provocó que la jueza, quien el día anterior entregó voluntariamente su celular y notebook personal, se viera impedida de entrar a su lugar de trabajo donde aún no ha sido despedida y solamente tiene suspendida sus actividades docentes.

#### Juan Manuel Ojeda

Este jueves la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC), su alma mater desde que entró a estudiar Derecho en los años 80. La casa de estudios, en la cual cumplió hace poco 40 años haciendo clases como académica del Departamento de Derecho Público, se había convertido en casi su hogar. Tanto así, que hace solo algunas semanas sus exalumnos y ayudantes le rindieron homenaje por sus cuatro décadas de docencia. Sin embargo, su situación administrativa en el

máximo tribunal -en pleno proceso para ser expulsada del Poder Judicial- y la investigación que lleva la Fiscalía por eventuales delitos de negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias, provocaron que su estatus en Derecho UC cambiara por completo.

El día ya había partido bien temprano con malas noticias para la jueza. Durante la mañana sus propios compañeros de la Suprema -reunidos en pleno extraordinario- le habían dado un triple portazo al negarle las solicitudes hechas por su defensa, entre

#### **SIGUE** ▶ ▶

ellas algo tan básico para el debido proceso como acceder a la copia de su expediente en la Comisión de Ética. Pero la tormenta de malas noticias no se detuvo ahí.

Así lo tuvo que vivir personalmente este jueves cuando llegó hasta la Facultad de Derecho, ubicada en la Casa Central de la UC, para acompañar a su hija, quien daba esta misma jornada su examen de grado. Al llegar al edificio, la magistrada -quien tiene la categoría de profesora docente asociada de planta especial- subió al cuarto piso donde queda su oficina y lo primero que le llamó la atención es que estaba cerrada. Se dirigió hasta la secretaria del piso, pidió las llaves y fue en ese momento que se topó con la sorpresa. La funcionaria le dijo que ya no las tenía porque se las habían pedido en la mañana y que lo mismo se había hecho con la persona encargada de la limpieza.

Con sorpresa y evidentemente molesta, según testigos de lo ocurrido, la magistrada pidió explicaciones, ya que no entendía por qué le prohibían entrar a su propia oficina. Vivanco tenía razón para estar desconcertada. El lunes el Consejo de Facultad -integrado por los académicos Carlos Frontaura, Roberto Guerrero, Alejandra Ovalle, María Elena Pimstein, Cecilia Rosales, Rodrigo Ochagavía, Carlos Amunátegui, Sebastián Soto, Ricardo Riesco y su exmarido, Raúl Madrid- tomó la decisión de suspender sus labores docentes.

De hecho, este mismo jueves el rector de la UC, Ignacio Sánchez, se refirió a la situación de la aún jueza en una entrevista en Radio Pauta. Junto con explicitar que los hechos son graves, detalló los alcances de su situación académica. "Está claro que ella puede seguir en sus actividades de investigación y por eso digo que es una suspensión y no un despido", dijo el rector. Luego agregó que "nadie la ha sacado de la universidad" y que la suspensión solo aplica para este periodo. "Si después es inocente de sus cargos, retomará sus actividades. Si resulta que es sancionada, ahí veremos según la sanción que se tome lo que nosotros tomemos como decisión", sentenció.

Por lo mismo, Vivanco no entendía por qué le estaban negando el acceso a su oficina. Lo que desconocía la ministra es que el Ministerio Público se había puesto en contacto este jueves directamente con la máxima autoridad de Derecho UC, la vicedecana Carmen Elena Domínguez. Esto, debido a que el decano, Gabriel Bocksang, se encuentra en Alemania firmando un convenio con la Universidad de Heidelberg y volverá el lunes. La Fiscalía, según fuentes de Derecho UC, a través de un oficio pidió resguardar la oficina. Que nadie ingresara. Esto, debido a que la fiscal del caso, Carmen Gloria Wittwer, consiguió la autorización para incautar el computador que había en su despacho.

#### La indignación

Ante la molestia de Vivanco, representantes del decanato llegaron hasta el cuarto piso para contener la situación. Hasta ahí llegó Domínguez acompañada del secretario académico Cristián Villalonga. Dado lo complejo del episodio, se sumó el director jurídico de la UC, José Miguel Burmeister. En medio de un tenso momento, Domínguez tuvo que explicarle a Vivanco que no podía mostrar el escrito que recibió de la Fiscalía porque estaba rotulado como reservado, pero que no podía autorizar su ingreso a la oficina, ya que durante esta jornada se realizaría una diligencia.

Cercanos a la jueza comentan que esa explicación la indignó aún más, sobre todo por el trato que estaba recibiendo de su propia unidad académica. Más aún cuando hace menos de 24 horas había recibido a Carabineros del OS-7 en su propia casa ubicada en Las Condes para entregar su celular y otros aparatos electrónicos. La entrega, que fue voluntaria, se hizo en el marco de las primeras diligencias ejecutadas en la causa.

"Esta defensa ha tomado contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente y con la Fiscalía de Los Lagos para poner a disposición a la señora Vivanco para todas las diligencias que se estimen pertinentes", aseguró el miércoles su defensor, Juan Carlos Manríquez. En esa misma pesquisa la magistrada preguntó a los uniformados si necesitaban algún otro dispositivo, que ella entregaría todo lo requerido, pero nada se dijo de su oficina en la UC. Tampoco de su despacho en la Suprema.

"¿Acaso creen que iba a salir corriendo con un computador?", habría dicho la magistrada a quienes intentaban poner paños fríos en esos momentos. Ante la nerviosa negativa de Domínguez, la magistrada se tuvo que retirar y subió al quinto piso donde se ubica la oficina de Madrid, su exmarido. Los problemas no cesaron, ya que tampoco le permitieron quedarse ahí.

La situación seguía tensa y las autoridades de la facultad solo dejaron que la influyente magistrada de la Tercera Sala se quedara en el tercer piso, en la zona donde se ubica el doctorado, justo al frente de la sala de juicio oral donde su hija daría el examen de grado. Ahí se tuvo que resignar a esperar, acompañada de Madrid y de su histórico ayudante, el académico e historiador Cristóbal García-Huidobro. Pese al mal rato, Vivanco-conocida por su duro carácter- sabía que

esta semana se le vendría encima una verdadera bola de nieve.

Mientras estaba en el tercer piso, Vivanco esperó cerca de una hora mientras los periodistas estaban ansiosos afuera del campus. Eso fue lo que duró el examen de su hija, quien estaba a tan solo unos metros, respondiendo las preguntas de Civil, del profesor José Ignacio Jiménez; de Derecho Procesal, del profesor Alfredo Niklitschek, y el cuestionario de la cédula de Derecho Romano, que quedó en manos del profesor Mario Correa.

Pasado un rato, entre medio de la tormenta que acecha a la jueza desde el sábado en la noche, al fin recibió una buena noticia: su hija había aprobado el examen. Al salir enfrentó a la prensa y escuetamente entregó su primera declaración a los medios de comunicación: "Estoy tranquila (...) Esta es una larga defensa, ya lo van a ver. Estoy buscando los antecedentes". Cuando la magistrada y su familia ya se habían retirado, funcionarios de la Fiscalía y del OS7 de Carabineros llegaron hasta el edificio de Derecho UC para ejecutar la incautación.



► El lunes el Consejo de Facultad tomó la decisión de suspender las labores docentes de la ministra Ángela Vivanco.

[ ESCAPE A ENTORNOS NATURALES ]

# Equipamiento para visitar

## y disfrutar la montaña

La primavera es una de las épocas favoritas para realizar senderismo, esto ya que los días comienzan a ser más largos y las temperaturas más agradables. Para regresar de forma óptima a la naturaleza, equiparse es clave para realizar esta actividad física de manera cómoda y segura.

Por: Rodrigo M. Ancamil

El cambio de hora y la extensión de los días son la invitación perfecta para reconectar con la naturaleza y volver a la montaña. La primavera es la época ideal para hacerlo, ya que diversas especies se encuentran en pleno florecimiento generando paisajes más coloridos y hermosos.

Para quienes desean aventurarse en el deporte de alta montaña, equiparse adecuadamente es clave para sentirse cómodo y resguardar su seguridad. En este aspecto, uno de los elementos fundamentales a cuidar es la elección del calzado, ya que el terreno puede resultar desafiante al momento de caminar.

Es por esto, que al escoger los zapatos de montaña es clave considerar la amortiguación para proteger los pies durante las largas caminatas y así evitar ampollas. Otro punto clave es la impermeabilidad de los zapatos, en especial si la aventura es cerca de la cordillera, en estos casos la recomendación es escoger zapatos con membrana impermeable para mantener los pies secos en condiciones húmedas.

Para la caminata, el agarre del calzado es crucial, para esto es importante contar con suelas calugas pronunciadas para que tengan mejor tracción en senderos de tierra suelta, húmedos o resbaladizos.

Mientras al escoger un pantalón outdoor, es clave considerar su material para evitar rocas, ramas y que proteja ante caídas. También es importante que sea cómodo y flexible, por lo que se sugiere una tela bielástico que permita un movimiento con naturalidad y múltiples bolsillos para tener las cosas necesarias a mano. Además, debería tener una de las características principales: que sea cortavientos y resistente al agua.

La camiseta es otra de las prendas que se debe escoger con cuidado, ya que dado a la alta exigencia que conlleva subir una montaña debe cumplir con ciertas particularidades. Es clave que esta camiseta sea transpirable para evitar que el sudor se quede en la piel. Para senderismo es recomendable que sea de poliéster, y que tenga un ajuste cómodo que permita libertad de movimientos para la realización de cualquier actividad con un secado rápido para resguardar la comodidad incluso en días calurosos.

Mientras que para los más osados que disfrutan de acampar uno de los productos esenciales para esta actividad es un buen saco de dormir. Esto, ya que, si bien los días están más cálidos, las noches y madrugadas siguen siendo frías.

Al escoger un saco de dormir el relleno es clave. Entre las variedades que se pueden encontrar están los de pluma que destaca por ser ligero y compacto. Si bien para su peso entrega un abrigo óptimo, puede perder su aislamiento térmico en caso de mojarse.

Por otro lado, se encuentran los sintéticos, que destacan por retener el calor incluso en condiciones de humedad y ser más asequibles que los de pluma. Sin embargo, tienden a ser más voluminosos y pesados, lo que puede generar dificultad al momento de guardarlo.

"La calidad del equipamiento no solo mejora la experiencia de acampar, sino que también
influye en la frecuencia y la disposición de la
familia para unirse a esta aventura. Cuando
la salida se facilita, el equipamiento es óptimo
y la experiencia es grata, las oportunidades
de salir a explorar la naturaleza se multiplican,
enriqueciendo nuestras vidas con recuerdos
invaluables y conexiones más fuertes con el
entorno natural que nos rodea", comenta
Felipe Figueroa, CEO de Total Campers.

La forma del saco es otro aspecto que se debe evaluar, ya que puede ser fundamental al momento de retener el calor. Por ejemplo, los sacos en forma de "momia", son más ajustados alrededor del cuerpo, lo que ayuda a retener el calor de manera más eficiente, aunque pueden ser más incómodos. Mientras que los rectangulares ofrecen mayor espacio y comodidad, pero retiene menos calor.



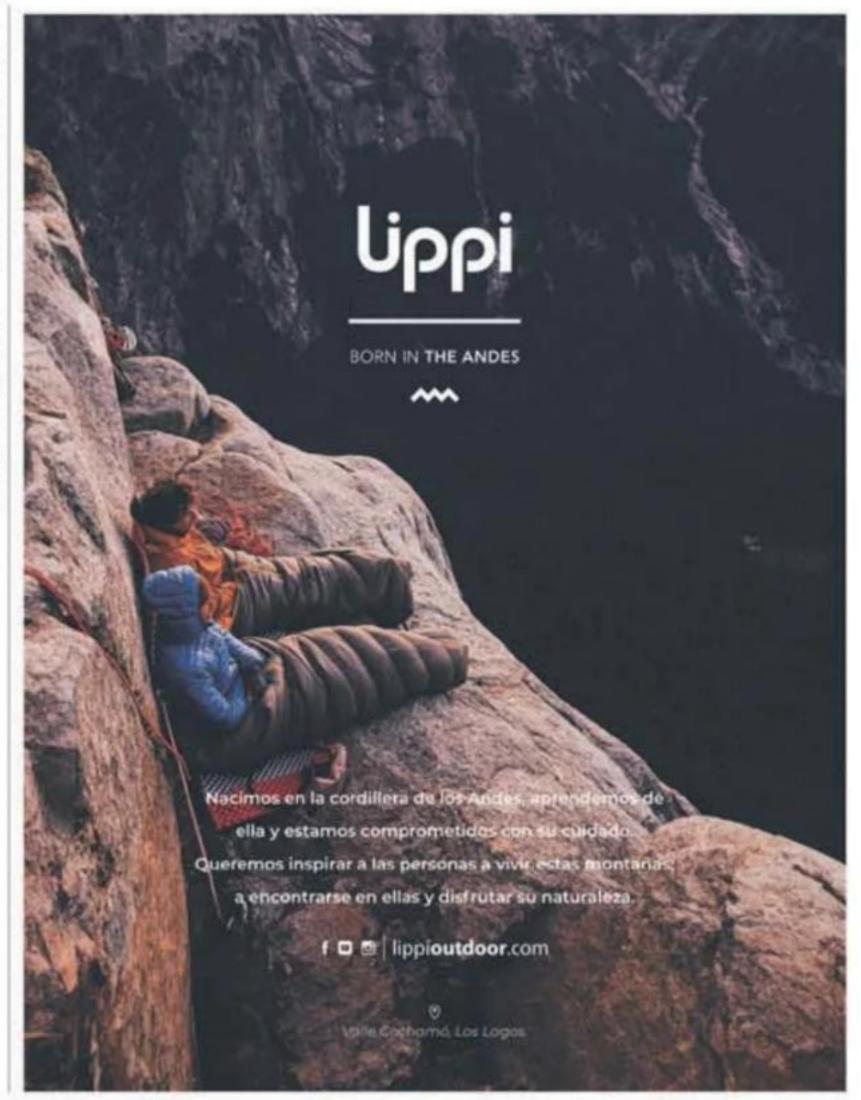

#### **DESTINOS IMPERDIBLES PARA ACAMPAR**

- Pisco Elqui: Ubicado en la Región de Coquimbo, este destino ofrece un entorno precordillerano con los paisajes mágicos que ofrece las alturas. En este lugar se puede encontrar el Camping Río Mágico que destaca por la diversidad de la naturaleza local y por colindar con un río cristalino lleno de vida. Durante las noches, los visitantes podrán disfrutar de la magnitud del cielo, ya que es un lugar perfecto para la observación astronómica.
- Región de Los Lagos: Este destino ofrece una infraestructura excelente para acampar y recorrer lugares de gran interés, como los lagos Puyehue, Llanquihue y Todos Los Santos. Es un viaje que rebosa vida y entretenimiento, una experiencia que promete diversión para todas las edades.
- Laguna El Perro: Cercana a Pichilemu, esta laguna presenta un entorno natural pensado para quienes buscan relajarse junto a la naturaleza. Cerca de ella, también se encuentra el camping "Olas de Matanzas", para los amantes del característico oleaje que presenta esta costa. La ventaja de estos lugares es que son bastante seguros para poder dormir y se puede estar de forma muy independiente, sin ruido y en la tranquilidad de la naturaleza.

> Lippi

#### > www.lippioutdoor.com

#### Cada prenda cuenta una historia:

### La pasión detrás de los productos Lippi

Desde los primeros bocetos hasta las pruebas en terreno, cada confección de la marca refleja un compromiso profundo con la Cordillera de los Andes, combinando innovación técnica y respeto por el medioambiente para inspirar a quienes viven el outdoor.

La Cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga del mundo, tiene alrededor de 7.000 kilómetros, de los cuales el 60% está en Chile. Lippi es la marca outdoor que está inspirada precisamente en los Andes. Nace en base a una necesidad de explorar estas montañas con el equipamiento adecuado, pero al mismo tiempo, no impactar de manera negativa el medioambiente. "Queremos que cada prenda sea un compromiso con los Andes y con quienes los disfrutan. Tenemos una cordillera única y con una gran historia, tenemos que cuidarla", comenta Lucas lñiguez, uno de los lideres en el desarrollo de productos Lippi.

Pero, ¿cómo comienza este viaje de confección de productos nuevos? Según nos cuenta lñiguez, tiene "una magia única y especial, con una historia por detrás".

"Lo primero que hacemos es preguntarnos si el producto es realmente necesario. Si la respuesta es sí, nos proponemos crear el mejor producto, con la mejor tecnología, lo más durable y sustentable posible, y en base a estos cuatro pilares empieza el largo proceso de un producto técnico", agrega Macarena Delgado, jefa de desarrollo de producto.

En 2014, se propuso realizar una expedición al Aconcagua equipados 100% de la marca, lítiguez fue parte de la cordada que se enfrentó a la travesía. "Fue un antes y después para la marca. Pudimos comprobar que estábamos hechos para grandes cosas, que Lippi es una marca de alta montaña", agrega lítiguez.

¿Hubo algún producto que no haya funcionado? "Si, una carpa alpina que en papel parecia perfecta: liviana, aerodinámica. Sin embargo, a 6.300 metros de altura, descubrí que era prácticamente un sarcófago. A veces algo óptimo en la teoria, no es funcional en la realidad", complementa lñiguez.

Es aqui donde el papel de los atletas en Lippi se convierte en una parte esencial del proceso. Según Delgado, "ellos son nuestros ojos y oídos en el terreno. Su feedback es crucial para seguir mejorando y ajustando los productos, asegurando que cada

Galo Viguera en el Manaslu a 7.000 msnm.

pieza esté a la altura de los desafios más exigentes".

En 2021, los atletas profesionales de la marca Galo Viguera y Felipe Bishara, presentaron el proyecto de subir el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, para lograr esquiar a 8.000 metros de altura. Para esta travesía se necesitaría equipamiento que Lippi jamás había creado. Aquí nace el desafío de desarrollar el "Granite Suit", un traje alpino de cuerpo completo: "Sin duda ha sido el reto más grande que hemos tenido como equipo. Crear un traje capaz de soportar las condiciones climáticas extremas a las que iban a ser expuestos era muy difícil.

Fueron dos años de mucha investigación, testeo y revisión de tecnologías. Con este desarrollo, los atletas estaban literalmente poniendo sus vidas en nuestras manos. Hoy lo recordamos con orgullo, porque este producto funcionó perfectamente en el Himalaya", agrega la jefa de desarrollo de productos.

Toda la ingenieria que hay detrás de un desarrollo de productos de este calibre no siempre es visible a los ojos comunes. Los procesos de diseño y desarrollo son rigurosos y colaborativos, involucran a equipos de todas las áreas. "El desarrollo puede tomar desde nueve meses para productos simples, hasta dos años en productos más técnicos. Una vez listo el prototipo comienza la etapa de testeo. Aquí sometemos cada producto entre 50 a 100 horas de pruebas en acción para ver si cumple con la función que queremos darle ", aclara lñiguez,

Esta filosofia de trabajo ha llevado a desarrollar la línea más avanzada de Lippi: Andes Black. Un grupo de productos sumamente técnicos, para deportistas de alto rendimiento. Productos que destacan no solo por su calidad, sino también por su autenticidad. Iñiguez agrega que: "Queremos que cada usuario se sienta parte de una comunidad de montaña. Que se sienta orgulloso de una marca inspirada en nuestros paisajes. Porque, al final del día, sin la cordillera de los Andes, Lippi no existiria".



Lucas Iñiguez en la cumbre del Aconcagua.



Macarena Delgado y Lucas Iñiguez en la junta de atletas 2024.



► El exministro Felipe Ward (UDI) dejó la Municipalidad de La Florida el lunes y este jueves fue confirmada su salida de la Universidad San Sebastián.

# Exministro Felipe Ward deja la U. San Sebastián tras conocerse que mantenía contrato paralelo con La Florida

La salida del exsecretario de Estado se producirá este viernes y se da también a ocho días de que se conociera que la Fiscalía investiga eventuales gestiones que habría realizado para acelerar permisos de construcción para un proyecto del Grupo Patio.

#### Roberto Gálvez

El caso Audio sigue dejando damnificados, particularmente algunos ligados a la Universidad San Sebastián. Y es que si hace dos semanas el exfiscal Manuel Guerra renunció a su puesto de docente de la casa de estudios luego de que se conociera que estaba siendo investigado por presuntamente haber hecho entrega de información de causas al abogado Luis Hermosilla (quien hoy está en prisión preventiva), este jueves otro de los que han sido mencionados en el caso comenzó a decirle adiós a la institución académica. Se trata del exministro de Vivienda, Felipe Ward (UDI), quien renunció a su cargo como vicerrector de la sede Santiago de la USS. La decisión se oficializará este viernes.

Ward deja la casa de estudios ocho días después de que la Fiscalía Oriente, a cargo de las diligencias contra Hermosilla, abriera una nueva arista investigativa en su contra debido a las presuntas gestiones que habría realizado mientras se desempeñaba como

secretario de Estado para acelerar permisos de construcción del proyecto Parque Capital del Grupo Patio, perteneciente a la familia Jalaff, cuyos integrantes Antonio y Álvaro tienen calidad de imputados por su vinculación con el fraude en el caso Factop.

Las supuestas gestiones de Ward en favor de Grupo Patio fueron mencionadas por Hermosilla en uno de sus chats con Álvaro Jalaff.

"Tenemos un cambio de estrategia con Ward. Es mucho más cercano y nos admira", le escribió Hermosilla a Jalaff, según consta en las conversaciones reveladas de su chat.

Estas presuntas irregularidades fueron desmentidas por el propio exministro mediante un video, en el que señaló: "Creo que se ha dicho que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos. Y en esa lista estaba este proyecto", aseguró la semana pasada.

Pero a pesar de ese desmentido, este lunes la Municipalidad de La Florida, donde el exministro de Vivienda se desempeñaba como asesor en el departamento de vivienda del municipio, le notificó que no continuaría en su cargo.

Según pudo recabar **La Tercera** no fue su posible implicancia en el caso Audio lo que terminó sellando la salida de Ward de la USS, sino justamente el hecho de que en la universidad no estaban al tanto de la relación contractual del exsecretario de Estado con La Florida, municipio con el cual justamente la casa de estudios mantendría vigentes algunos convenios de formación. Solo se enteraron de esto luego de la decisión adoptada por el municipio floridano y revelada por **La Tercera**.

Esto llevó a que desde el equipo de rectoría que comanda Hugo Lavados, quien este jueves se encontraba en Salamanca, le solicitaran a Ward la renuncia, según revelan en ese entorno.

Y aunque empujado a irse, en el entorno de Ward señalan que el extitular de Vivienda estaba especialmente complicado por cómo su vinculación con el caso Audio podía salpicar a la USS y, de hecho, decidió teletrabajar durante los últimos días y no acudir a la institución para evitar el asedio de los periodistas y el ruido que esto podía significar puertas adentro en la casa de estudios.

Guerra y Ward, en todo caso, no son los únicos personeros ligados a la institución que han salido al ruedo.

Hasta aquí, por ejemplo, se ha sabido que la Comisión para el Mercado Financiero reconoció que el exministro del Interior Andrés Chadwick -presidente de la junta directiva de la USS- intercedió por STF Capital, empresa de los Sauer. También se ha ligado a la USS a la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, indagada por una eventual intervención a favor de una empresa bielorrusa, aunque en dicha casa de estudios trabajó hasta julio de 2023. ●



## Valencia convoca a cumbre de fiscales en Santiago para trazar aristas de caso Audio

**A las 10.00 de este viernes**, en el edificio de la Fiscalía Nacional, se realizará una reunión en la que participarán los fiscales regionales de Arica, Los Lagos, Antofagasta y de la Metropolitana Oriente. También asistirán el jefe nacional de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos y un equipo del OS-9 de Carabineros, al que se le encargarán diligencias en torno a las aristas que se han desprendido tras analizar los chats del imputado Luis Hermosilla.



► Este viernes a las 10.00 el fiscal nacional, Ángel Valencia encabezará una reunión con todos los fiscales relacionados en torno a las aristas del caso audios.

#### Juan Pablo Andrews

Varias aristas han ido naciendo a partir de la revisión del celular del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción. La investigación tiene varias ramificaciones que sido encargadas por el fiscal nacional, Ángel Valencia, a persecutores regionales.

El desglose es así: el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, tiene en sus manos la investigación contra el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra; la titular de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, tiene a su cargo la causa contra la suspendida magistrada Ángela Vivanco, la pareja esta Gonzalo Migueles y la parte penal contra el fiscal Carlos Palma.

En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios está a cargo de la indagatoria administrativa contra Palma. Por último, el caso Audio, que a su vez es una arista de Factop, está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Bajo este escenario de múltiples aristas, donde además podrían desprenderse otras, este viernes a las 10.00 el fiscal nacional, Ángel Valencia encabezará una reunión con todos los fiscales relacionados para trazar líneas de investigación en torno a las distintas aristas del caso audios

La cita se realizará en el edificio de la Fiscalía Nacional y en ella participarán los fiscales Carrera, Wittwer, Castro Bekios y la fiscal Oriente, Lorena Parra.

También está convocado el jefe nacional de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. Y un equipo del OS9 de Carabineros al que se le encargarán diligencias.

La semana pasada, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para Hermosilla y Leonarda Villalobos, la jefa Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, señaló que las causas de Audio y Factop podrían unirse. "No descarto que se agrupe. Ellos fueron formalizados por lavado de activos, pero el lavado de activos tiene como delito base la operación de Factop, la estafa, la evasión de giro bancario, los delitos de mercado de valores, por lo tanto está todo asociado".

#### Causa contra Manuel Guerra

Para materializar las diligencias en la causa contra el exfiscal Guerra, el fiscal Carrera eligió trabajar con el OS9 Metropolitano de Carabineros. Desde la fiscalía de Arica dicen que Carrera ya conformó su equipo interno de trabajo, integrado por otros 3 fiscales y por profesionales y analistas contables, informáticos y administrativos.

Carrera, quien estuvo en Santiago durante la última semana de agosto efectuando los primeros trabajos sobre la causa que se le encargó, suspendió un viaje de trabajo que tenía programado al extranjero para concentrarse en la misión que le encomendó Valencia. Por otra parte, consultado el equipo de abogados de Guerra, señalaron que no han sido notificados de ninguna diligencias.

Guerra está siendo investigado por sus conversaciones con Hermosilla, que serían de 2016, año en que se estaba desarrollando la investigación por el financiamiento irregular de políticos, varios de la UDI, en lo que se conoció como caso Penta. Según reveló Ciper, habrían hablado de contactar a "Andrés" para "darle una salida al caso". Ese "Andrés" sería Andrés Chadwick, exministro del Interior, exsenador de la UDI y amigo de Hermosilla.

En esa primera visita a Santiago, Carrera dijo que, de manera preliminar, se podrían configurar los delitos de cohecho y revelación de secreto. Guerra cerró la causa en 2017. Terminó con cuatro condenados: Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Jovino Novoa y Pablo Wagner.

Durante la semana pasada la fiscalía puso



▶ Para materializar las diligencias en la causa contra el exfiscal Manuel Guerra, el fiscal Mario Carrera eligió trabajar con el OS-9 Metropolitano de Carabineros.

la lupa en el patrimonio del exfiscal. Esto luego de que se conociera que en 2022, un año después de que dejó el Ministerio Público, el exfuncionario público adquirió un departamento en Maitencillo por cerca de \$300 millones y un auto BWM de unos \$80 millones.

#### Ángela Vivanco

Distinto es el caso de Vivanco, quien sostuvo conversaciones con Hermosilla entre marzo de 2018 y noviembre de 2023. El mismo medio citado reveló fue Vivanco quien, en marzo de 2018, escribió a Hermosilla con la finalidad de tener apoyo del gobierno para llegar a la Corte Suprema. Por esos años Vivanco se dedicaba a la docencia universitaria de Derecho y Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, donde Chadwick era el titular.

La Corte abrió un cuaderno de remoción a la ministra Vivanco con seis hechos. Uno de ellas es por presuntas irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Belaz Movitec SPA con Codelco. Esta es la causa que está siendo investigada por la fiscal de Los Lagos.

El caso se remonta a comienzos de 2023. Este consorcio chileno-bielorruso participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos. Sin embargo, por esas fechas se originó una disputa que terminó en tribunales. El consorcio recurrió en contra de Codelco por dos hechos. El primero por la retención de equipos, vehículos, perforadoras, maquinaria pesada, bienes y materias primas que se encuentran al interior de la División El Salvador de Codelco. A eso luego se sumó el traslado de nueve camiones y una pala, avaluada en más de US\$ 40 millones.

Las acciones del consorcio no tuvieron éxito en la Corte de Apelaciones de Copiapó, pero sí en la Corte Suprema. En julio de 2023, la causa fue vista cuando Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala. Los abogados del consorcio fueron el DC Gabriel Silber y Mario Vargas, el exdiputado radical Eduardo Lagos e Isaac Ramírez.

En el fallo de julio de 2023 la Suprema ordenó a la minera chilena devolver maquinarias y fondos retenidos por sobre \$11 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM). La fiscalía señaló que los delitos que se podrían configurar en esa arista es la negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias.

#### Causa contra Palma

La primera arista que tomó la fiscal Wittmer como arista del caso Audio es la causa penal contra el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Esta causa nació luego de que se revelara un polémico chat que habría mantenido el fiscal con la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles. Este último habría ofrecido a Palma pagar un doctorado y gestiones para tomar la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cambio de que el fiscal de Aysén le endosara su apoyo a José Morales, el candidato que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado.

Palma entregó su teléfono, pero formateado. Ante esto la fiscalía tendrá que realizar nuevas diligencias. "En primer lugar, es una investigación que está reservada para otras personas que no sean los propios imputados en primer lugar. Solo puedo señalar que, a raíz de esa situación, de la incautación de los celulares de los imputados en esa causa, he tenido que sumar nuevas diligencias para obtener, en definitiva, la información que nosotros necesitamos y que ha sido requerida a través de la incautación de los teléfonos", indicó la persecutora anoche en entrevista con CNN Chile.

Por otro lado, el fiscal Castro Bekios es quien la parte administrativa contra Palma. Vale decir, de él dependerá si Palma es o no suspendido. ●





SANTIAGO

| ARIO | HORARIO        |  |
|------|----------------|--|
|      | 12:00          |  |
|      | 12:00<br>13:00 |  |
|      | 14:00          |  |
| OMIO | 17.00          |  |

| 1 | HORARIO | MARTES 17                                 | MIERCOLES IN                                 | JUEVES 19                                 | VIERNES 20                                                    | SÁB 400 21                              | DOMINGO 22                   | ESCENARIO          | HORARIO |
|---|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
|   | 12:00   |                                           | DE SANTIAGO                                  | CLASES DE CHECA                           | DLASES DE DIJECA                                              | blases de dueda                         | CLASES DE CHECA              | DENTRAL            | 12:00   |
|   | 13:00   |                                           | BJ MINO TROPHUMONE                           | 82 MINO TROPINUMBHE                       | 83 MENO TROPPHANCHE                                           | DE HERO TROPHYMICHE                     | DZ MIKO TROPIFUMBHE          | CENTRAL            | 13:00   |
|   | 14:00   |                                           | SANDA SICENTENARIO<br>DE BRILDE              | LOS TRAFEROS                              | UNIPO ALTAMAR                                                 | BANDA BIDENTENARIO<br>DE CHILDE         | LOS TRUPEROS                 | CENTRAL            | 14:00   |
|   | 11.00   |                                           | el enganohe                                  | LAS CORRALERAS                            | LAS CORRALERAS                                                | EL ENGANCHE                             | LAS CORRALERAS               | CHEDÓDROMO         | 17.00   |
|   |         |                                           | DI FRANCISCO<br>ENOC ANDRADE                 | DI FRANCISCO<br>ENOC AMORAGE              | DI FRANCISCO<br>ENOC ANDRAGE                                  | OJ FRANCISCO<br>ENOC ANDRAGE            |                              | <b>EVEDÓRICHO</b>  |         |
|   | 15:00   |                                           | CHASCONA CHENTISTA                           | FERTA PAYASO                              | FERITA PAYASO                                                 | CHASCONA CHENTISTA                      |                              | PARONE             | 15:00   |
| L |         |                                           | KORETO: LA MÁSIA<br>CONTUNIA                 | CONTINUA                                  | CONTINUA                                                      | PORETO: LA MADIA<br>DONTINUA            | CONTINUA                     | DÜPVEA             |         |
|   | 16:00   |                                           | PASLO CHILL-S                                | POLIMÁ MESTODAST                          | Antici                                                        | SHAMANES                                | LOS PINCHENIA DEL SUR        | CENTRAL            | 16:00   |
|   |         |                                           | CALILA LILA COLECTIVO                        | LOS PUTHEANOS                             | ANTONIA PARKA                                                 | HEETOR PAVEZ PIZARRO                    | RITA NÚREZ                   | <b>EMEDÚRICHIO</b> |         |
| L |         |                                           | HA PEOLETIC PACHAPUTT<br>LA MACCARA DANZANTE | LA MÁSTARA DANZANTE                       | EAKDO MESKO                                                   | EAMORTA DISPARATE                       |                              | PAROUE             |         |
|   | 17:00   |                                           | FORETO: LA MAGIA<br>CONTINUA                 | KOKETO: LA MAGIA<br>CONTINUA              | FORETO: LA HAGIA<br>CONTINGA                                  | KORETO: LA MANA<br>BONTINDA             | PONTANIA                     | DÚPHLA             | 17:00   |
| L | 17.00   |                                           |                                              |                                           |                                                               |                                         | DI FRANCISCO<br>ENOC ANDRADE | <b>EVEDÓRICHO</b>  |         |
|   | 17:15   |                                           | ECHEC BIABLO Y<br>LA FLOR DEL ROMERO         | HANKSA LA CORRE<br>Y VIELA                | FAMILIA ECHEO TRÍO                                            | CHRATONA SPA                            |                              | PAROJE             | 17:15   |
|   |         |                                           | KARLA WELO                                   | MNA LA ONE BRILLA                         | DE SANTIADO                                                   | LOS RAMBLERS                            | LEO REY                      | CENTRAL            |         |
|   | 18:00   |                                           | LAS PEDADORAS                                | la Banda del<br>Bar victoria              | LAS CONTAINES                                                 | LOS MOGALINOS                           | PORFIADOS DE LA DUEDA        | DIEDÓDICOMO        | 18:00   |
| L |         | 03 NO                                     | DZ MO                                        | 93.460                                    | 05 NO                                                         | DZ MAMAM                                |                              | DIARTA FORMA       |         |
|   |         | LAS CORRALEIRAS                           |                                              |                                           |                                                               |                                         |                              | DUEDÓOROHO         |         |
|   | 19:00   | HALON SHOW OKONESTA<br>DE PATO SALAZAK    | HALON SHOW ORDNESSA<br>DE PATO SALAZAR       | HALON SHOW OFFICESTA<br>DE PATO SALAZAR   | MARÓN SHOW OKONESTA<br>DE PATTO SALAZAR                       | HALOH SHOW ORDNESTA<br>SE PATO SALAZAR  |                              | DIVERTE FORDA      | 19:00   |
| L |         |                                           | KORETO: LA MARIA<br>CONTINUA                 | KOKETO: LA MAGIA<br>CONTINUA              | KORETO: LA MADIA<br>BONTINGA                                  | PORETO: LA MARIA<br>CONTINUA            | KORETO: LA MAGRA<br>CONTINUA | DÜPNEA             |         |
|   | 20:00   | LA RESTA ORQUESTA<br>QUINTETO             | SMANITO AVALA                                | EL \$LOOKE 8                              | WAKIA JOSE<br>OWNTANILLA                                      | AMERICO                                 | LOS MIRLOS                   | BENTRAL            |         |
|   |         | DI FRANCISCO ENOC<br>ANDRAGE              | LOS METAYPONGA                               | Los arrabaleros                           | LAS TORDAZAS                                                  | LAS PECADORAS                           | LOS TRUKEROS                 | DUEDÚDROMO         | 20:00   |
| L |         | SONEFIA                                   |                                              | HETALEHIMA                                | HAKEN PAOLA                                                   | HACKY MACH                              |                              | CHARTA FORMA       |         |
|   | 20:30   |                                           | SURVEY SENTAL                                |                                           |                                                               |                                         |                              | DIARTA FORMA       | 20:30   |
|   | 21:00   | 03 MINO TROPPINABILE                      |                                              |                                           |                                                               |                                         |                              | CENTRAL            | 21:00   |
|   | 21.00   | LOS NOVALINOS                             |                                              |                                           |                                                               |                                         |                              | <b>DVEDÚRKOHO</b>  | 21.00   |
|   | 22:00   | DARKAS DE AMOR                            | ORQUESTA HARMEALY                            | MEDERALIN SOUND                           | HERMIZO                                                       | DAMALEON LANDÁEZ                        | TOS ZAINAS                   | CENTRAL            |         |
|   |         | EZ SENTIDO DEZ MANDIO<br>MANDELO VALVENDE | EL SENTEDO DEL MANDO.<br>ESTERAN ARANA       | EL SENTIDO DEL HAMOR:<br>MARCELO VALVERSE | EL COTTO DEL MANDE:<br>EVETTILE VALLATIO À<br>EATALIN LATOREE | EL SENTEND DEL HANDRE<br>ESTERAN ARAYA  |                              | DIARTA FONDA       | 22:00   |
| L |         |                                           | DE LA CHECA                                  | BANDA BICENTENARIO<br>DE ÉMILOE           | de la diæda                                                   | los danallas<br>de la dueda             |                              | DIEDÓRRONIO        |         |
|   | 23:00   | DRUPO ALTAMAR                             |                                              |                                           |                                                               |                                         |                              | DIECÚDRONIO        | 23:00   |
|   | 23:30   |                                           |                                              | WOTOK GAYTAN                              | ANNELO PRERATTINI                                             | OKEVORY SOSOY                           |                              | DIAKTA FORM        | 23:30   |
|   | 00:00   | la sonora de<br>Tohny key                 | SONORA MALESÓN                               | LOS VINANO'S S                            | LMS LAMBS                                                     | TOMO COMO REY                           |                              | CENTRAL            |         |
|   |         | HALÚN SÍONE ORONESTA<br>SE PATO SALAZAR   | MALON SHOW ORMESTA<br>DE RATO SALAZAR        |                                           |                                                               |                                         |                              | BUARTA FORM        | 00:00   |
|   |         |                                           | LA BANDA DEL<br>BAR VICTORIA                 | LOS DEL MAPOCHO                           | EL TERRIFLE LOTE                                              | CHOCHAMAS DEL CLUS                      |                              | DVEDGORONIO        |         |
|   | 00:30   | LAS PRIMAS                                |                                              | DE LA CHECA                               |                                                               |                                         |                              | DIEDÚORONO         | 00:30   |
|   | 00:45   |                                           |                                              | MALÓN SHONE ORDNESTA<br>DE PATO SALAZAR   | HALON SHOW ORDNESTA<br>SE PATO SALAZAR                        | MALÓN SÁDNI OKONESTA<br>DE PATO SALAZAR |                              | DIARTA FORMA       | 00:45   |
|   | Horario | MARTES IF                                 | MIERCOLES 18                                 | Jueves 19                                 | VIERNES 20                                                    | SÁBA00 21                               | DOMINGO 22                   | ESCENARIO          | HORARIO |





































# Cuál es la explicación de Palma para justificar ausencia de chats en su celular

En medio de la indagación que lleva la fiscal Carmen Gloria Wittwer, que investiga eventuales sobornos de Gonzalo Migueles al fiscal Carlos Palma en medio de la carrera por la Fiscalía Nacional, se advirtió que el celular incautado al persecutor habría sido "reseteado". La situación, de todas maneras, había sido tratada por el abogado en su declaración. Había deslizado motivos de seguridad para evitar generar respaldo de su información.



► El celular del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, fue incautado durante el mes de agosto.

#### Catalina Batarce

El 23 de julio pasado, personal del OS-7 de Carabineros -que indaga causas por corrupción- se desplegó con miras a concretar una importante diligencia que les había encomendado la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, previa autorización del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trataba de la incautación de los celulares del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el de la pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco -hoy suspendida-, Gonzalo Migueles, ambos indagados por la persecutora en medio de la arista donde se evalúan presuntas irregularidades en la selección del sucesor de Jorge Abbott en el Ministerio Público.

El principal objetivo de la misión era poder periciar ambos celulares para así comprobar qué tipo de intercambios habían mantenido vía WhatsApp y si habían existido ofrecimientos de parte del contador auditor al persecutor.

Sin embargo, como publicó Ciper, un peritaje preliminar puesto a disposición de Wittwer dio cuenta de que el móvil de Palma habría sido "reseteado" antes de que fuera entregado a los efectivos policiales que se lo solicitaron.

"No se pudo llevar a cabo la extracción de

evidencia digital forense, ya que el dispositivo se encuentra restablecido a sus ajustes de fábrica, lo que imposibilita que el software extraiga algún tipo de dato", se indica en el informe citado por el mencionado medio y que está firmado por un profesional analista de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Dicha situación, en todo caso, ya había sido abordada por el fiscal cuando declaró en dependencias de la Fiscalía Regional de Los Lagos el 30 de julio. En la instancia, como pudo conocer **La Tercera**, Palma explicó que no cuenta con información en su teléfono dada la complejidad de las causas que tiene a su cargo.

"Quiero señalar que no guardo chats en mi celular de esa época. Por razones de mi cargo tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad que me son asignadas por el art 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Púbico por parte del fiscal nacional, como, por ejemplo, el fraude del Ejército que involucró a todo el Alto Mando de dicha institución y cerca de 800 oficiales; las falsificaciones y obstrucciones en la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Chile (caso Huracán), que involucró a generales, comandantes, coroneles y otros oficiales de la institución; el caso ProCultura, donde ese in-

vestigaban delitos de eventuales fraudes, tráficos de influencia en distintos servicios públicos con imputados que en muchos casos tienen cargos de jefaturas en ellos; investigaciones penales a fiscales, jueces y políticos", manifestó ese día.

Y agregó: "Todo lo cual es de una responsabilidad enorme. Es de riesgo respaldar las conversaciones con los grupos de trabajo en donde constan estrategias y líneas de acción, puesto que dicha información puede caer en manos de terceros, poniendo en riesgo el éxito de las investigaciones penales. Es mi deber dar protección y reserva de esas investigaciones".

#### "Esto lo expliqué"

Consultado sobre los antecedentes, en primer punto, Palma indicó a **La Tercera** que lamenta "profundamente la difusión de información incompleta en relación a mi teléfono; difusión de información que además, aparentemente, es realizada por quienes tienen acceso a una causa penal que debería ser secreta".

"En esa difusión no se mencionan los antecedentes que ofrece la misma investigación penal, pues esta situación fue explicada oportunamente en mi declaración ante la fiscal en el mes de julio del año en curso, antes de que fuera periciado el equipo telefónico. Dado mi trabajo de fiscal, debo adoptar como medida de seguridad el eliminar toda mensajería de mis chats y documentos. Lo anterior, debido a las investigaciones concretas que he llevado y las que sigo llevando a cabo, muchas de ellas de conocimiento público", agregó.

Manifestó, en el mismo sentido, que "el extravió del equipo telefónico en manos inadecuadas puede afectar gravemente el éxito de la persecución penal que me es encomendada por ley. Por otro lado, el teléfono que me fue requerido es un teléfono que me fue asignado por el propio Ministerio Público en marzo de 2024, lo que hace evidente que jamás pudiera contener elementos asociados a hechos ocurridos en 2022.

"Reitero: lamento profundamente que la información que se ha dado en relación a la entrega de mi teléfono haya sido dada en forma tan tendenciosa, y manifiesto nuevamente mi preocupación ante la divulgación de información de una investigación reservada", complementó el persecutor.



# En cita telemática: así se definió el cierre de filas de RN con Chadwick

El presidente Rodrigo Galilea y los diputados abordaron durante el domingo la actitud frente al caso que involucra al exministro del Interior.

#### Rocío Latorre

Ya casi al finalizar la jornada del domingo, la diputada y jefa de bancada, Ximena Ossandón (RN), y el timonel y senador, Rodrigo Galilea (RN), se pusieron en contacto para aunar posturas.

Los temas que la tienda debía despejar antes de iniciar la semana no eran pocos: cuál sería la postura frente a las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema involucrados en el caso Audio, qué acciones adicionales tomaría el partido para hacer frente a la crisis del Poder Judicial y cómo enfrentar una nueva semana de cuestionamientos a los involucrados políticos del caso -ligados al sector-como el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI).

Y es que si bien Chadwick no es militante de sus filas, la ascendencia del "coronel" gremialista excede las fronteras partidarias. Uno de sus más férreos defensores ha sido el propio Galilea: "Nunca lo he visto hacer algo que a mí me parezca que tenga ninguna recriminación moral", dijo a inicios de este mes en Mesa Central de Canal 13. Y el lunes, en una actividad conjunta de los tres líderes de Chile Vamos, reafirmó que "aquí hay gente interesada en vincular al abogado Hermosilla a ciertas personas y a ciertos partidos (...). Las actuaciones reprochables del abogado Hermosilla se dan en un entorno muy amplio, de muchos partidos políticos, de muchos dirigentes".

Así, aseguran que a la cita

telemática por Zoom se conectaron Galilea, Ossandón y los diputados Miguel Mellado, Diego Schalper, Hugo Rey y Jorge Rathgeb, entre otros.

El senador reforzó la postura que ha hecho pública y que ha sido un acuerdo tácito entre Chile Vamos: que los antecedentes conocidos hasta ahora que involucran a sus personeros no revisten delito y que hay que respetar la "presunción de inocencia". Que particularmente a Andrés "lo conocen" y reiteró la valoración que se tiene de él.

Acto seguido, el diputado Mellado notificó que en la sesión del pasado martes citada por el Frente Amplio para analizar los vínculos del exministro Andrés Chadwick (UDI) en el caso Hermosilla tomaría la palabra. Y así lo hizo: "Se hace indispensable (recordar) que todos estos hechos están sujetos a investigación judicial (...). La facultad de conocer de las causas civiles y criminales (...), resolverlas y ejecutarlas pertenece a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales", puntualizó.

Mellado también abordó uno de los puntos de cuestionamiento al exministro: los dineros asociados a la defensa de la acusación constitucional en su contra de 2019, donde fue defendido ante el Congreso por Luis Hermosilla. El parlamentario recordó que Hermosilla declaró que no cobró por sus funciones ante la amistad que lo une con Chadwick e hizo la distinción con

SIGUE ▶▶

#### AVISO REPARTO DE CAPITAL AES ANDES S.A.

Se informa, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Sociedades Anónimas, que en Junta Extraordinaria de Accionistas de AES Andes S.A. celebrada el 19 de agosto de 2024 ante el Notario Público Interino de la Quinta Notaría de Santiago, Magdalena Sofía Latorre Larraín, se acordó disminuir el capital social desde la suma de 1.843.633.142,82 dólares de los Estados Unidos de América ("Dólares") a la suma de 1.693.632.501,82 Dólares.

Un extracto de la escritura antes mencionada se inscribió a fojas 70361, N° 28.156 del Registro de Comercio de Santiago, con fecha 19 de agosto de 2024, y se publicó en el Diario Oficial N° 43.931 de fecha 22 de agosto de 2024.

Como consecuencia de dicha disminución de capital, se llevará a efecto un reparto a los accionistas de AES Andes S.A. de la suma de 150.000.641 Dólares, equivalente al total de la suma en que el capital social fue reducido, lo que corresponde a la cantidad de 0,01445560003 Dólares por acción. Dicha cantidad será pagadera en una única cuota que se repartirá a los señores accionistas a prorrata de su respectiva participación en el capital social, de acuerdo con el número de acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 16 de septiembre y estará a disposición de los señores accionistas a contar del 25 de septiembre de 2024.

Los montos correspondientes, monto que serán pagados mediante transferencia bancaria o cheque nominativo, en Dólares o en pesos, a elección de los accionistas, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

(i)Aquellos accionistas que deseen que se les efectúe el pago en Dólares, lo deberán solicitar por escrito a la Sociedad a través de Servicios Corporativos SERCOR S.A. ("SERCOR"), entre el quinto y el tercer día hábil anterior a la fecha del reparto de capital. Estos accionistas recibirán el pago mediante un depósito en la cuenta corriente bancaria en dólares que hubiesen indicado en la comunicación respectiva o, a falta de esa indicación, mediante un cheque en dólares nominativo, a nombre del titular de las acciones que podrá ser retirado de lunes a viernes entre las 09:00 horas y las 13:00 horas en las oficinas de SERCOR, en su condición de administrador del registro de accionistas de AES Andes S.A., ubicadas en calle El Golf N° 140, Las Condes, Santiago, previa identificación del accionista con su respectiva cédula de identidad. Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de representante, deberán hacerlo mediante un poder otorgado ante Notario Público. Se entenderá que aquellos accionistas que no solicitaren el pago en dólares en la forma y oportunidad recién señalada, han optado irrevocablemente por recibir el pago en pesos; y,

(ii) Aquellos accionistas que no hayan solicitado el pago en dólares o que deseen se les efectúe el pago en pesos, recibirán el pago en su equivalente en pesos, según el tipo de cambio denominado "dólar observado" que publique el Banco Central de Chile en el Diario Oficial, el segundo día hábil bancario anterior a la fecha del reparto correspondiente, mediante la emisión de cheque nominativo, a nombre del titular de las acciones, el cual podrá ser retirado entre las 09:00 horas y las 13:00 horas, en las oficinas de SERCOR, en su condición de administrador del registro de accionistas de AES Andes S.A., ubicadas en calle El Golf N° 140, Las Condes, Santiago, previa identificación del accionista con su respectiva cédula de identidad. Sin perjuicio de lo anterior, a aquellos accionistas que así lo hubiesen solicitado por escrito, se les depositarán los montos correspondientes en la cuenta corriente bancaria o de ahorro que hubiesen indicado o bien, se les enviará por correo a su domicilio, mediante cheque nominativo. Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de representante, deberán hacerlo mediante un poder otorgado ante Notario Público.

#### **SIGUE** ▶ ▶



el controvertido pago a los informes en derecho realizados por el jurista alemán Kai Ambos.

La también vicepresidenta de RN Ximena Ossandón si marcó un matiz: que se hace necesario que Andrés Chadwick se pronuncie sobre su vínculo con Hermosilla, más allá de las dos aclaraciones por escrito que ha realizado en torno al caso. Esa misma postura la diputada la ha manifestado en público, lo que terminó enredando el relato de Chile Vamos para enfrentar el tema.

"Sería un acto de generosidad hacia el sector, hacia la UDI, hacia nosotros, que Andrés Chadwick de alguna forma se defina, cuál es el rol que él ha jugado en esta red", aseveró el pasado miércoles. La parlamentaria también ha apuntado al costo electoral del caso. Aunque en ese debate, durante la reunión se expuso que los candidatos en terreno han reportado que la seguridad sigue siendo la primera prioridad ciudadana por sobre el escándalo Hermosilla y sus aristas.

Frente a esa inquietud, asesorado legalmente por Samuel Donoso y aconsejado por el analista Gonzalo Cordero, en el sector dicen que el exministro Chadwick no profundizará en el caso hasta que no sea llamado a declarar -hasta ahora- en su calidad de testigo.

"coronel" gremialista excede las fronteras partidarias.

## Evelyn Matthei refuerza su postura de "tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga"

#### Helen Mora

Este jueves, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), abordó nuevamente la mención del exministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), en una de las jornadas de formalización del penalista Luis Hermosilla en el marco del caso Audio.

El caso surgió luego que el medio Ciper Chile revelara un audio en el que se vincula al abogado con supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

"Yo he sido muy clara desde el principio, y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He sostenido siempre el principio de tolerancia cero a la corrupción, que aquí caiga quien caiga, aunque sea mi hermano", marcó la alcaldesa.

En esa línea, agregó que "es vergonzoso el tipo de filtraciones de vida íntima que estamos teniendo. Eso no puede ser, tenemos que lograr que las instituciones funcionen, y funcionen de manera correcta. Eso es todo lo que quiero decir, no hay nada más que alegar, agregar esto es lo que he dicho desde un principio y lo sostengo".

De este modo, la carta presidencial de Chile Vamos reforzó la posición que marcó hace unas semanas sobre el tema, en donde también sostuvo que "acá tiene que caer el que tenga que caer".



## Morel modo campaña: exprimera dama se activa e inicia ronda de actividades con candidatos de Chile Vamos

Una serie de encuentros con diversos candidatos dan cuenta del paso al frente que dio en medio de la contienda electoral. La viuda del exmandatario Sebastián Piñera también ha realizado un aporte legal de campaña a Karla Rubilar, según registra el Servel.

#### Nicolás Quiñones

"Aquí estábamos, compartiendo tantos recuerdos de los últimos cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera, mi marido, como también de la vida particular de amistad que tenemos muchos años".

Así comienza uno de los registros que plasmaron en redes sociales Cecilia Morel y Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes, el martes de esta semana.

El video, de poco más de 40 segundos, da cuenta del rol activo que ha venido tomando la ex-primera dama desde hace algunas semanas, en el marco de las elecciones municipales y de gobernadores del próximo 26 y 27 de octubre. Y es que entre los candidatos que conforman la extensa lista de Chile Vamos -concejales, alcaldes, cores y gobernadores regionales- existe consenso de que Morel lleva el patrimonio político del expresidente Sebastián Piñera y que capitalizar ese valor para los comicios del próximo mes puede ser clave.

En ese sentido, otro aspirante que ha concretado un encuentro con Morel es el candidato a alcalde de Providencia -y delfín de Evelyn Matthei-Jaime Bellolio (UDI). El miércoles pasado compartió un desayuno con adultos mayores, que contó con la presencia de la ex-primera dama.

El encuentro también quedó plasmado en las redes sociales. En el video que subió Bellolio, Morel le señaló: "Me encantaron tus propuestas y la participación, creo que la participación ciudadanía es fundamental para una buena alcaldía".

Otro rol que ha tenido Morel en la campaña es el de aporte monetario. De acuerdo a los registros del Servicio Electoral, hasta el momento la única donación que ha concretado es a la candidata por Puente Alto Karla Rubilar, a quien le donó la suma de \$582.334.

Estos tres candidatos, según confidencian desde Chile Vamos, no fueron al azar, pues dado el alto número de postulantes a los dis-



▶ La exprimera dama Cecilia Morel ya dio sus primeros respaldos a algunos candidatos de Chile Vamos.

tintos cargos que están inscritos en la coalición, quienes tendrán prioridad para tener la colaboración de la ex-primera dama serán los más cercanos al expresidente Piñera, como los exministros que pasaron por alguno de sus dos gobiernos.

De hecho, la ex-primera dama ha recibido varias solicitudes para tomarse fotos, pero está privilegiando la cercanía que tiene con los exsecretarios de Estado, según dicen en su entorno.

#### Las lecturas entre los candidatos

Dentro de las cartas que lleva la coalición de centroderecha a los comicios de octubre existen distintas miradas respecto del timing para hacer alguna gestión y concretar un respaldo de Morel.

Por ejemplo, según transmiten desde Chile Vamos, los intentos comenzaron hace por los menos dos meses; sin embargo, Morel transmitió que aún estaba viviendo el duelo por el fallecimiento del exmandatario.

Dentro de los candidatos hay quienes confiesan que concretar un apoyo de la ex-primera dama sería un potente respaldo, pero son cautos debido al poco tiempo que ha pasado de la muerte de Piñera.

Otros, sin embargo, han comentado en privado que sí está dentro de su diseño de campaña tener una sesión de fotos con Morel, pero que aún no levantan el teléfono para iniciar esas gestiones. Por otro lado, hay quienes ya tienen fecha -al menos tentativa- definida. Así, desde el entorno de Felipe Alessandri (RN), candidato a alcalde de Lo Barnechea, aseguran que tendría una sesión de fotos con Morel la semana siguiente de fiestas patrias.

#### El gesto de Morel a Matthei

El pasado 3 de septiembre la ex-primera dama compartió un foro con Matthei -quien es la carta mejor aspectada de Chile Vamos para la elección presidencial- relacionado a la educación.

A la instancia también llegaron profesores y profesionales de la educación de Providencia, así como la profesora Francisca Elgueta, quien recibió el premio Global Teacher Prize Chile en 2022, además de Bellolio.

En el conversatorio, en tanto, la ex-primera dama y la jefa comunal destacaron sus respectivas trayectorias.

"Querida Cecilia, mil gracias por estar acá,

pero además mil gracias por hacerte cargo de esta fundación, de la Fundación Futuro, que viene hace muchos años ya preocupándose de la calidad y de la equidad en materia educacional. Qué duda cabe que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para poder lograr una sociedad más equitativa y qué duda cabe que nos falta mucho por hacer", aseguró Matthei al comenzar su discur-

Para finalizar, la jefa municipal pidió "un aplauso muy grande para Cecilia Morel por encabezar esta fundación y por dedicarse, ya por muchos años, y en forma muy seria al tema que más no debiera ocupar como chilenos, que es justamente la educación".

Después fue el turno de Morel, quien no dudó en destacar el trabajo de Matthei en Providencia. "Para mí es un gran placer estar aquí en esta maravillosa comuna, tan linda, tan heterogénea, que representa distintas sensibilidades (...). Quiero agradecer su presencia y, por supuesto, la de mi gran amiga Evelyn Matthei, su tremenda alcaldesa, y no lo digo solo porque sea mi amiga, sino porque los resultados están a la vista y todos los conocen", señaló en la instancia.



# Nueva licitación del gobierno eleva a \$400 millones el gasto para la campaña electoral de octubre

Este martes la Segegob publicó un plan de medios por \$250 millones, que se sumó a los \$150 millones separados para la campaña informativa de los comicios que definirán a los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales.



▶ La idea de esta licitación es elegir a los medios por los que el gobierno difundirá información sobre las elecciones de octubre.

#### David Tralma

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ya tiene listo su diseño para afrontar las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre, donde se elegirán nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Para este fin, el Ejecutivo se dispuso a gastar, al menos, un total de \$400 millones, que se dividirán en dos licitaciones.

El contrato del último proceso licitatorio lleva por nombre "Plan de medios de la campaña comunicacional vinculada a las elecciones regionales y municipales 2024 y se subió a la página de Mercado Público este martes. El costo destinado para esto llega a los \$150 millones, que serán pagados por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que lidera Camila Vallejo.

La idea de esta licitación es seleccionar a los medios de comunicación por los que el gobierno difundirá información sobre las próximas elecciones de octubre, que marcarán un hito al ser con voto obligatorio y al incluir cuatro papeletas diferentes.

Dentro de la Segegob, el organismo encargado de estudiar el contrato es la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que lidera Pablo Paredes (FA). De hecho, tres de sus integrantes serán los encargados de la comisión evaluadora de la licitación; María Luz Pincheira, coordinadora de medios de marketing del equipo y contraparte técnica del contrato; Javiera Toledo, coordinadora general de la Secom, y Carolina Peña, coordinadora de marketing de la Secom.

En Palacio estiman que la campaña se extienda entre el 11 y 26 de octubre y que un 40% de la licitación se destine exclusivamente a medios regionales, "con clara identificación local".

Al mismo tiempo, se da cuenta de que el público objetivo principal es el "padrón electoral completo", mientras que el secundario serán los "votantes por primera vez y público no digitalizado".

Otras ideas que emanan del documento de la Segegob es que el objetivo de la campaña será "promover y motivar la participación de la ciudadanía de manera informada".

La licitación por el plan de medios del gobierno se sumó así a la primera oferta gubernamental para desplegar la cruzada por las elecciones de octubre. La primera, como informó **La Tercera**, fue por \$150 millones, para el ítem de campaña informativa, es decir, la realización de los contenidos de la propaganda. Esta se publicó el 28 de agosto y cerrará el próximo 23 de septiembre.

Allí se solicitó que haya una "representación de la realidad nacional" en la campaña que se vaya a desplegar por los comicios. En el mismo apartado también se pide que la cruzada sea con "enfoque de género, respetando las diversidades, étnicas y sexuales" y con "inclusión de personas en situación de discapacidad, siempre que sea pertinente para la campaña".

Para la campaña informativa por \$150 millones el gobierno ya abrió las puertas de La Moneda para sostener una reunión informativa con las agencias de comunicación que estén interesadas en participar.

La cita se realizó el pasado 3 de septiembre y asistieron Nicolás Garay, de la agencia "Carcavilla"; Magdalena Rivadeneira, de "Felicidad"; Tamara Muñoz, de "La Familia"; Alfredo Martínez, de "Fri"; Felipe Díaz, de "Modo"; María José Villalobos, de "Somos Berlín", y Daniela Bustamante, de "BBDO".

#### Ceñirse a la Contraloría

Al igual que lo ha hecho en los últimos procesos electorales, además de campañas comunicacionales, el gobierno de Boric tendrá que apegarse a la resolución que entregó la Contraloría para los períodos de campaña, donde se indicó que las autoridades y funcionarios, al menos en horario laboral, tendrán que mantener un rol prescindente.

Esto quiere decir que no se podrán realizar apoyos a candidatos políticos que compitan en los comicios de octubre. Tampoco se podrán usar fondos públicos para actividades de campaña y -cada vez que una autoridad encabece una actividad con platas del gobierno- se tendrá que invitar a personeros de todos los sectores políticos.

El dictamen del órgano contralor libera, en todo caso, a los personeros del Ejecutivo para entregar respaldos a candidatos, pero fuera de horario laboral. El documento de Contraloría fue enviado nuevamente durante la semana pasada a los funcionarios de La Moneda, para reforzar los lineamientos expresados por la entidad que hoy lidera, bajo subrogancia, la contralora Dorothy Pérez.

Allí, por ejemplo, también se indicó que los cargos públicos "que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad".

Sin embargo, en La Moneda explican que la intención es no incidir en la campaña, ni dentro ni fuera del horario laboral, ya que la apuesta es dedicarse solo a gobernar. Con ello, la administración Boric, dicen las mismas fuentes, lograría evitar flancos políticos innecesarios.



► Este miércoles, finalmente, se confirmó la integración del expresidente Frei a este foro de líderes latinoamericanos.

# La trastienda del arribo de Eduardo Frei al grupo internacional fundado por Sebastián Piñera

El expresidente Iván Duque fue el encargado de llevar a cabo las gestiones para integrar al militante democratacristiano al foro de líderes latinoamericanos de derecha y centroderecha. "Frei es una de las voces más autorizadas del centro político para poder fortalecer los objetivos de defensa de la democracia, la economía de mercado y la seguridad", dijo el exmandatario colombiano a La Tercera.

#### Cristóbal Fuentes

Junio de 2024. El expresidente colombiano Iván Duque Márquez llegó a Chile para participar del homenaje que se realizó en honor a Sebastián Piñera, a meses de su muerte. Ahí se encontró con un rostro conocido. el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y se acercó a hablar con él.

Ambos exmandatarios se conocen bien: hicieron clases en la Florida International University, en Estados Unidos, donde pudieron compartir en distintas instancias.

Por lo mismo, en el marco del homenaje, para Duque fue sencillo invitar a Frei a unirse al Grupo Libertad y Democracia, que él coordina y que fue fundado por Piñera y otros líderes de la derecha y centroderecha latinoamericana, además de Espa-

"Hemos compartido muchas visiones (con Frei). Después de las honras fúnebres, del homenaje que se le hizo al presidente Piñera, tuvimos un diálogo con él. Hubo una gran simpatía de todo el grupo en que pudiéramos dirigir esa invitación por el respeto que le tenemos. Nos complace que él se una. La familia Piñera le tiene gran aprecio y también ha estado muy contenta con que este proceso haya tenido lugar", dijo el expresidente colombiano a La Tercera.

En el entorno de Duque aseguran que des-

#### **SIGUE** ▶ ▶



"Tenemos un gran respeto, admiración y aprecio hacia el presidente Frei", dijo el exmandatario de Colombia, Iván Duque.

de ese momento Frei hizo ver su disposición a integrarse al grupo. El expresidente colombiano formalizó la invitación personalmente a mediados de agosto, cuando habló por teléfono con el exsenador democratacristiano.

Este miércoles, finalmente, se hizo pública la confirmación de Frei. A través de un comunicado firmado por Duque, el grupo informó que el hijo de Eduardo Frei Montalva "ha aceptado la invitación extendida formalmente por los miembros fundadores para trabajar en favor de las libertades económicas, la democracia, el Estado de derecho y los compromisos de este grupo con el desarrollo integral, la defensa de los derechos humanos, la vida y la familia".

Consultado por este medio, el expresidente Duque agregó que "tenemos un gran respeto, admiración y aprecio hacia el presidente Frei. Es una persona que tiene una gran trayectoria, que ha aportado muchísimo a la defensa de la libertad, de la economía de mercado. Hay una convergencia importante, porque dentro del grupo Libertad y Democracia hay varios expresidentes que en otros países han pertenecido a la Democracia Cristiana. No solamente se une al grupo un gran estadista, sino que una de las voces más autorizadas del centro político latinoamericano para poder fortalecer los objetivos de defensa de la democracia, la economía de mercado y la seguridad que ha trazado el grupo".

Con su integración a este grupo, Frei da otro paso que deja en un pie incómodo a su partido, la Democracia Cristiana, que hoy mantiene un pacto electoral con el oficialismo. Anteriormente, el ex-Jefe de Estado marcó diferencias importantes, como cuando se pronunció por el "Rechazo" en 2022 y por el "A favor" en 2023, en oposición a las posturas institucionales que tuvo la colectividad. Actualmente dos militantes solici-

tan que Frei sea llevado al tribunal supremo de la DC por apoyar a un candidato a alcalde independiente.

Entre los miembros del grupo, además de Duque, destacan el presidente Luis Abinader (República Dominicana), los expresidentes Mario Abdo (Paraguay), Jeanine Añez (Bolivia), José María Aznar (España), Felipe de Jesús Calderón (México), Rafael Calderón (Costa Rica), Vicente Fox (México), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Guillermo Lasso (Ecuador) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros.

En febrero de este año, tras la muerte de Piñera, el grupo informó que su primo el exministro Andrés Chadwick asumiría el cupo que el exmandatario dejó. Si bien este año se barajó la posibilidad de que Frei pudiera asumir ese mismo espacio, desde Libertad y Democracia descartan que el democratacristiano se una al foro en reemplazo de Chadwick, quien hoy está en el ojo del huracán por su vinculación con el caso Audio, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla.

Este jueves en la mañana Frei participó del seminario "Gobernabilidad y democracia", desarrollado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC). Mientras dedicaba unas palabras al fallecido exministro Edgardo Boeninger, aprovechó de criticar duramente el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"Edgardo era un hombre de Estado por excelencia, sobrio, respetuoso. Nunca en su ministerio vimos robos de computadores en referencia a lo que ocurrió el año pasado en el Ministerio de Desarrollo Social-, ni vivimos conflictos como los que estamos viendo y que no se cierran como los famosos convenios. Era un hombre de Estado, como eran los grandes políticos de este país. Por Dios que nos hace falta un hombre así en este momento", sostuvo. ●

### El lío que se armó en la DC tras la llegada de Frei a Libertad y Democracia

El exdiputado Rodolfo Seguel, quien ha solicitado la renuncia del expresidente dos veces, pidió a la directiva que analice el ingreso de Eduardo Frei al foro fundado por líderes de derecha y centroderecha.

#### Cristóbal Fuentes

La integración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el grupo Libertad y Democracia, fundado por Sebastián Piñera, remeció a la Democracia Cristiana (DC). Para el partido de centroizquierda -en que milita el expresidente- no pasó desapercibido que uno de sus rostros más reconocidos, que ocupó el sillón presidencial entre 1994 y el 2000, hoy se posicione junto a líderes de la derecha y centroderecha de países hispanohablantes.

Con su entrada al foro, Frei dio un nuevo paso que dejó en un pie incómodo a la DC, que hoy mantiene un pacto electoral con la alianza que sustenta el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Anteriormente, el exjefe de Estado marcó diferencias importantes con el partido, como cuando se pronunció por el "Rechazo", en 2022, y por el "A favor", en 2023.

Actualmente, dos militantes -Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda- solicitan que Frei sea llevado al tribunal supremo de la DC por apoyar a un candidato a alcalde independiente en Osorno.

Consultado por este medio, Seguel reconoció estar molesto, aunque descartó la posibilidad de pedirle al tribunal que se pronuncie. "No quiere terminar siendo el tipo que vive pidiendo renuncias. Lo he hecho dos veces en el caso de Frei. Creo que no lo volveré a hacer nunca más por nadie", afirmó.

Sin embargo, el exdiputado reveló que

"apenas recibí la información (sobre el ingreso), se la hice llegar a la mesa del partido-encabezada por el diputado Alberto Undurraga-. Espero que ellos tomen una decisión y que no seamos las bases las que tengamos que estar permanentemente haciendo peticiones. La conducta y la disciplina lo ven ellos".

Y agregó: "Con Eduardo no tengo nada en lo personal. Esta es una cuestión política. Estoy cansado, molesto de todo lo que ha ocurrido. Yo aprendí a respetar los acuerdos del partido con don Gabriel Valdés. Al partido uno entra convencido de respetar su doctrina". Tanta es su incomodidad, que reconoció que "estoy mirando otro destino en mi vida política, lamentablemente. No lo he decidido aún, porque estoy conversando con muchos amigos míos".

El vicepresidente del partido, Gianni Rivera, aseveró que Frei "como expresidente, tiene una cantidad importante de responsabilidades inherentes a su cargo. Me parece muy bien que participe en ellas. Ya está bueno de perseguir cada acción del presidente". En esa misma línea, el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría, planteó que "cuando tenemos sectores obsecuentes con la dictadura de Maduro y vemos a la juventud republicana ensalzando la dictadura de Pinochet, más que nunca tenemos que defender la democracia. De mi parte, valoro que el presidente Frei, con la altura de miras que le caracteriza, forme parte de estos espacios".



➤ Actualmente, Rodolfo Seguel (en foto) y Juan Manuel Sepúlveda solicitan que Frei sea llevado al tribunal supremo de la DC.



# Homicidios disminuyen 9,4% en el primer semestre de 2024, pero aumentan 30,6% en últimos seis años

El estudio elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, demostró que durante el primer semestre de este año hubo 579 víctimas de asesinatos consumados. En el mismo periodo de 2023 se registraron 633 asesinatos.

HOMICIDIOS PRIMER SEMESTRE

#### Shelmmy Carvajal y José Carvajal Vega

Este jueves, la Subsecretaría de Prevención del Delito en colaboración con el Ministerio Público y organismos policiales dieron a conocer los datos unificados sobre el primer semestre de 2024 del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados.

El estudio, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría encabezada por Eduardo Vergara, arrojó que durante el primer semestre se han registrado 579 víctimas de homicidios. La cifra es un 9,4% menos que la estadística del mismo periodo el 2023.

Pese a eso, el número aún representa una de las tasas más altas de los últimos años respecto a las víctimas de homicidios consumados. El mismo estudio demuestra que si se compara el primer semestre del 2018 con el mismo periodo del 2024, los asesinatos han aumentado un 30,6%, pasando de 425 víctimas el 2018 a 579 el año pasado. (Ver infografía)

En cuanto a la tasa de homicidios, la cual mide el número de víctimas por cada cien mil habitantes, comparado el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio, expuso que durante este año dicho registro asciende a 2,9 de personas asesinadas por cada 100 mil habitantes. La misma medición, el año pasado, sumó una tasa de 3,2 hechos, con un total de 633 víctimas. Medición que también ha variado respecto a los últimos ocho años, ya que el 2018 esta correspondía a 2,3 casos.

La cifra entregada por el Ministerio del Interior durante esta jornada, según las autoridades, consolida una tendencia a la baja de los hechos de sangre desde el primer semestre de 2022, periodo en que se registraron 660 personas asesinadas.

El gobierno dio a conocer estas estadísticas en medio de la alerta ante el inicio de las Fiestas Patrias, celebraciones que generan preocupación en las autoridades por la posibilidad de que se registre un alto número de hechos de sangre y que obligó a las autoridades a anunciar un plan especial de seguridad y el reforzamiento del contingente policial.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que "los días de mayor riesgo de delitos violentos son los horarios nocturnos y los fines de semana. Y esto es como una larga noche, digamos, de varios días, con mucha fiesta, lo cual

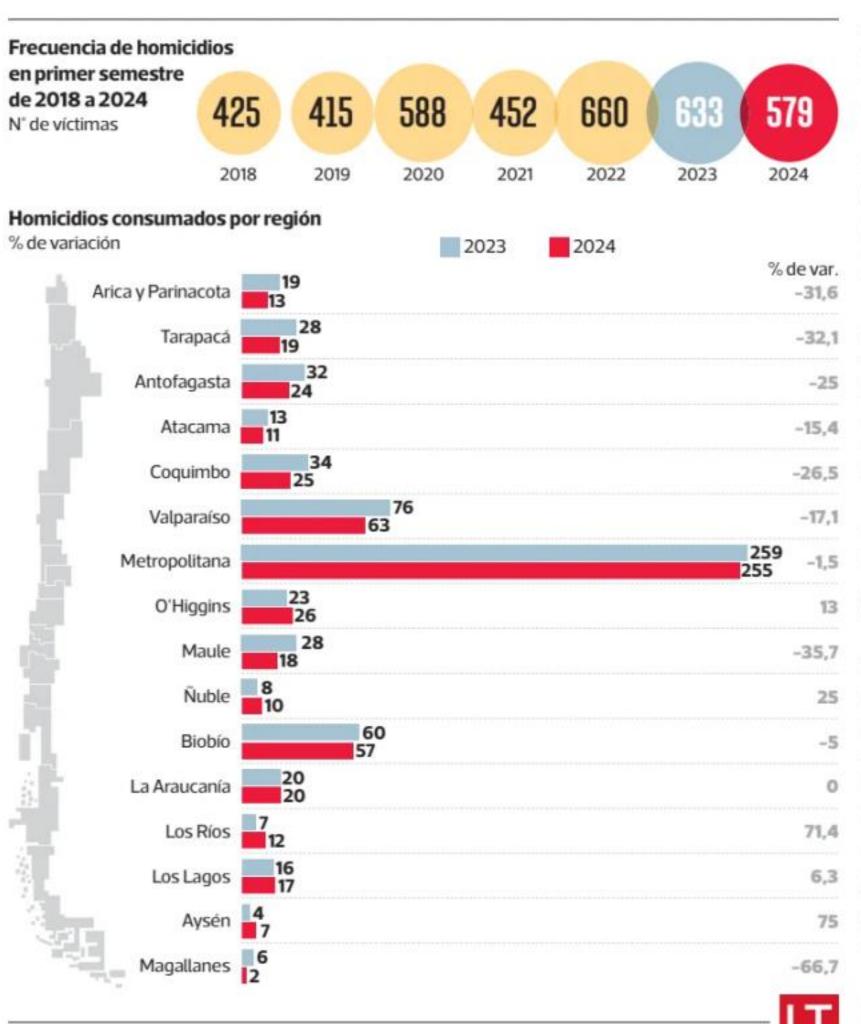

hace que, digamos, se amplíen los riesgos".

FUENTE: Subsecretaría de Prenvención del delito

Basándose en aquello, afirmó Tohá, "se hace una focalización de prioridades, se establecen los lugares de mayor riesgo, los lugares también de mayor ocurrencia de siniestros de tránsito, y se hizo desde el primer momento una orientación a los distintos municipios del país, a través de los delegados, en el sentido de tener prudencia, en la autorización de fiestas".

El plan del gobierno considera el despliegue de 8.570 carabineros, de los cuales 3.320 van a desarrollar sus funciones de la RM y 5.250 en el resto en las demás regiones del país. La institución, además, realizará fiscalizaciones junto a Senda en 114 operativos planificados, 17 de estos en la capital.

LA TERCERA

El análisis de la Subsecretaría encabezada por Vergara también detalló los crímenes por cada macrozona del país. La Macrozona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo) representó la mayor disminución con un 27% de casos menos respecto al año anterior. Seguido de la Macrozona Centro (Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble) con una caíde de -13,3% en los hechos de sangre.

La Macrozona Metropolitana tuvo una caída de -1,5% de casos, mientras que la Macrozona Sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos) aumentó un 2,3%. La Macrozona Austral por su parte (Los Lagos, Aysén, Magallanes) no varió.

En detalle, las regiones del país que han tenido una baja significativa son Magallanes, que pasó de tener 6 víctimas en 2023 a 2 homicidios consumados en 2024; Maule, de 28 a 18 víctimas; y Tarapacá, de 28 a 19 víctimas.

En la otra vereda, las regiones que han tenido un aumento exponencial son las de Aysén que casi duplicó su cifra, en 2023 tenía 4 homicidios consumados y en 2024 aumentó a 7; Los Ríos, de 7 a 12; y O'Higgins de 23 a 26. En tanto, La Araucanía se mantiene con la misma cifra del periodo anterior (20).

Al respecto de cómo fueron cometidos los asesinatos, el estudio muestra que en 2024 la mayoría fueron cometidos con armas de fuego (48%), seguido por las armas cortopunzantes (35,6%).

Otra de las aristas que abarcó el informe es la caracterización de las víctimas, es decir, analizó edad, sexo, nacionalidad y otros elementos. En este punto, la diferencia de homicidios entre hombres y mujeres se ensancha de forma abismal: el 87,6% de las víctimas corresponde a varones.

En esa línea, el estudio también detalló que las víctimas de asesinatos mayoritariamente no superan los 40 años, el 58,4% del total se encuentra en el umbral de 18 a 29 años y de 30 a 39 años.

De los 573 homicidios el 20,4% corresponde a población extranjera y el 52,5% de las víctimas tenía antecedentes penales.

Tras la publicación del informe, la ministra Tohá destacó la importancia de contar con cifras unificadas y remarcó que "los datos son muy importantes para hacer buenas políticas públicas".

"Esto nos permite definir mejor nuestras políticas. Digan lo que digan esas estadísticas y aunque tengan noticias que son avances, nosotros no vamos a descansar hasta que la violencia esté fuera de nuestra convivencia cotidiana y las personas se sientan realmente tranquilas y en paz, y para eso hay que profundizar este esfuerzo, no solo mantenerlo, profundizarlo", concluyó la titular.



#### A siete años de la iniciativa

# Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: 4.553 mujeres han abortado por alguna de las tres causales

**Desde 2019 a junio** de este año han llegado a los centros de salud 5.370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a una de las tres causales, y el 84,79% optó por interrumpir su embarazo. La inviabilidad fetal es la causa con más abortos, y la violación, la que tiene el mayor porcentaje de interrupción.

#### Gabriela Mondaca

A siete años de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que regula el aborto en tres causales (riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal y violación) han sido 5.370 las mujeres y niñas con derecho de acogerse a una de las tres causales y que han llegado hasta algún centro de salud. Y, de todas ellas, un porcentaje no menor decidió abortar.

Según los datos recabados por el Departamento de Estadística de Información de Salud (DEIS) del Minsal desde 2019 a junio de 2024 y que son parte de un informe conjunto de los ministerios de la Mujer y Salud al que tuvo acceso **La Tercera**, 4.553 de esas casi 5.370 mujeres decidieron finalmente interrumpir su embarazo, es decir, el 84,79%.

En detalle, de las mujeres que podrían acogerse a la ley y que finalmente lo hacen, en la Causal 1 (riesgo vital de la madre), el 83,58% decidió interrumpirlo; en la Causal 2 (inviabilidad fetal) el 82%; y en la Causal 3 (violación) el 91,7%.

Al desagregar los datos por región, la Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de casos por interrupción del embarazo (1.827), los que en su mayoría corresponden a la causal de peligro para la vida de la mujer (855), seguido de violación (505) e inviabilidad fetal (467).

A esta la sigue la región de Valparaíso, con 544 casos, por delante del Biobío (339), La Araucanía (218), Antofagasta (215) y O'Higgins (213). Mientras que las regiones con menor presencia de casos son Aysén (24), Magallanes (66), Tarapacá (84), Arica (80) y Ñuble (93).

La ley, si bien comenzó a regir en 2017, recién en 2019 se implementó el Sistema informático de IVE, lo que explica que los registros solo contemplen casos desde ese año en adelante.

Al respecto, la subsecretaria de Salud cree que aun quedan desafíos por abordar, sobre todo en "garantizar la correcta implementación de esta ley". En línea con eso, recuerda que en 2023 se comenzó con la actualización de la Norma Técnica Nacional para



► La RM es la que tiene la mayor cantidad de casos por interrupción del embarazo.

#### **DECISIÓN DE LAS MUJERES POR CAUSAL**

| OPCIÓN                   | CAUSAL 1       | CAUSAL 2    | CAUSAL 3       | TOTAL          |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Continuar el embarazo    | 250 (15,49%)   | 448 (18%)   | 104 (8,21%)    | 802 (14,93%)   |
| Interrumpir el embarazo  | 1.349 (83,58%) | 2.041 (82%) | 1.163 (91,79%) | 4.553 (84,79%) |
| No aplica, inconsistente | 15 (0,93%)     | 0%          | 0%             | 15 (0,28%)     |
| TOTAL                    | 1.614          | 2.489       | 1.267          | 5.370          |

el Acompañamiento y Atención Integral a las Mujeres en caso de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ha sido llevada por expertos y ha contado con la participación del Consejo Consultivo del Minsal.

"La actualización de esta norma busca precisamente perfeccionar los procedimientos y asegurar que el acompañamiento sea integral y adecuado. Además, hemos identificado la necesidad de mejorar la difusión y educación sobre la ley. Por ello, el Ministerio de Salud lanzará una campaña enfocada en niñas, adolescentes y mujeres, con el objetivo de que conozcan sus derechos y sepan cómo acceder a estos servicios", cierra Albagli.

En tanto, desde la cartera de la Mujer sostienen que la causal de violación se duplicó como argumento de interrupción después de que el gobierno incluyera las agresiones sexuales al GES, en noviembre de 2022, lo que muestra lo "importante" que es la información y la atención integral para las mujeres y niñas que tienen derecho a acceder a una interrupción voluntaria, destacando también al 14,9% que ha decidido continuar

con el embarazo.

"Estas cifras dan cuenta de algo muy importante, que es el poder de decisión que otorga esta ley a las mujeres y niñas en situaciones tan difíciles como las tres causales. Muchas de ellas deciden continuar su embarazo y la gran mayoría decide interrumpirlo, sobre todo en el caso de violación, donde 9 de cada 10 mujeres decide interrumpir. Pero lo importante es que esta sea una opción disponible para ellas, sea cual sea su legítima decisión. Por eso, insistimos en la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que trata, precisamente, sobre su planificación de vida", agrega la ministra Orellana.

Por su lado, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, destaca los "avances" que ha permitido la aplicación y puesta en marcha de la ley a la fecha, "lo que ha brindado opciones importantes en materia de derechos reproductivos, principalmente en relación con la mejora de la salud reproductiva de mujeres y personas gestantes".

Por ejemplo, dice la autoridad sanitaria, durante el primer semestre de 2024 se han realizado 42 fiscalizaciones por parte de las seremis de Salud. En tanto, durante 2023 se realizaron 57 fiscalizaciones.

Pero el gobierno también ha apuntado a algunas modificaciones a la regulación de la ley. Y así, el pasado 31 de mayo ingresó a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento que incluían, entre otros, turnos sin objetores de conciencia y prioridad en la contratación de estos, lo que le valió críticas.

Hoy, casi tres meses después, desde el Ejecutivo destacan que esos cambios también aseguraron más y mejor información a través de la creación de un protocolo de reasignación y derivación acorde a las instrucciones que emite el Minsal y que serán comunes para todos los establecimientos, cambios que según la ministra de la Mujer evitarán que las pacientes "tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho".





► Este jueves, 200 funcionarios de la PDI comenzaron a desplegarse y allanar 17 domicilios en la comuna de Tirúa, Región del Biobío.

#### Por usurpación de tierras mapuches

# El operativo que impactó en el corazón del grupo radicalizado WAM

Los miembros de la organización radical asesinaron a un comunero mapuche el 2022 tras la disputa por un terreno que la comunidad de la víctima había reivindicado y que buscaba ser explotado por los integrantes de la WAM. En el operativo de este jueves, en el cual se detuvo a parte de los individuos que además se dedican a la venta de drogas, falleció uno de ellos y un funcionario de la PDI resultó herido. Esta es la historia que partió con un simple homicidio.

#### José Carvajal Vega y Leslie Ayala

Cerca de las 5 de la madrugada de este jueves 200 funcionarios de la PDI comenzaron a desplegarse y allanar 17 domicilios en la comuna de Tirúa, Región del Biobío, en un procedimiento que buscaba detener a 19 individuos responsables de la muerte del comunero mapuche Manuel Huenupil (48), el 5 de mayo del 2022 en Carahue, Región de La Araucanía.

Pero este no se trataba de un procedimiento más. En la minuciosa investigación de dos años liderada por la Fiscalía Regional de La Araucanía había antecedentes de que no se trataría de un procedimiento fácil, sería peligroso y con alto riesgo. Y es que los funcionarios de la PDI, que contaban con el apo-

yo de la Armada, debían detener a miembros de la organización radical Weichán Auka Mapu (WAM), banda que se ha reivindicado una serie de atentados en la Macrozona Sur, especialmente al sur del Biobío.

Junto con eso, también existían antecedentes, dada la extensa investigación, de que se trataba de una organización dedicada al tráfico de drogas, al robo de madera y que tras el homicidio de Huenupil también había la disputa por un terreno ocupado, hace décadas, por la comunidad a la que este pertenecía.

Y la peligrosidad pronosticada por los investigadores y persecutores se cumplió. Pese a que el Ministerio Público le había solicitado al tribunal que las órdenes y registros, dada la peligrosidad, se concretaran durante la madrugada, igualmente uno de los sujetos buscados, identificado como Echivaldo Bastías Vidal (46), abrió fuego contra los policías e hirió a un funcionario, pero resultó muerto tras la respuesta de la policía civil.

Pese a eso, la policía logró la detención de ocho de los 19 sujetos que buscaban. Se trata de Jhony Hueniupil, Heraldo Norin, Gonzalo Antio, Damián Sáez, Jean Carlos Sáez, Jerson Sáez, Javier Mariñán y César Opazo. Los otros 10 sujetos, lograron escapar, entre ellos, Sergio Alejandro Henríquez Valenzuela (30), quien es sindicado, según fuentes de La Tercera, como uno de los líderes de la WAM.

#### El origen: un asesinato

El amplio y complejo procedimiento de esta

madrugada deriva de lo ocurrido aquel 5 de mayo del 2022. Ese día, el comunero Huenupil, de la comunidad "Quidiqueo Huenupil", llegó hasta el predio "La Suerte" acompañado de sus hijos. Ese terreno era ocupado pacíficamente, detalló la Fiscalía, desde hace muchos años por esa comunidad y aquel día iban a limpiarlo.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con tres sujetos que estaban extrayendo madera del terreno. Al consultarles, les dijeron que estaban trabajando para Sergio Henríquez, quien encabezaba el grupo "Weichan". Sujeto que horas más tarde llegaría acompañado de un grupo de cerca de 20 personas, proveídos de armadas largas,

#### Nacional Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

cortas y fusiles, quienes buscaban intimidar a la comunidad que ocupaba "La Suerte".

En ese momento, cerca del mediodía, los miembros de la WAM comenzaron a increpar a la comunidad integrada por Huenupil, afirmando que "no les temblaba la mano de disparar a alguien". Y así ocurrió, en ese momento los sujetos abrieron fuego al aire y al piso, con el fin de que los comuneros dejaran el lugar.

Ante esa situación, los comuneros que ocupaban históricamente ese terreno comenzaron a huir, sin armas y solo en sus vehículos. En ese escape, y mientras recibían disparos, la camioneta Nissan Terrano que conducía Huenupil en compañía de sus hijos recibió un disparo por la parte posterior, rompió un vidrio y dio directamente en la espalda del comunero, de 48 años, quien falleció producto de las heridas.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó esta mañana que con esta investigación "hemos demostrado también que sus blancos (de la WAM) no son el gran capital, sino que son personas humildes, chilenos o que pertenecen al pueblo mapuche; hemos demostrado también lo dañinas que son estas organizaciones en el contexto social, el perjuicio que les producen a las víctimas y hemos logrado reunir una serie de antecedentes que nos permiten identificar a sus integrantes y perseguirlos como corresponde, solicitando penas altas que se les han impuesto en varias ocasiones".

#### La trama del tráfico y el robo de madera

Tras el homicidio del comunero mapuche, la Fiscalía comenzó a realizar una serie de diligencias para, inicialmente, identificar a quienes habrían estado aquel día de mayo en esa discusión que derivó en el asesinato del hombre de 48 años.

En esas labores se encontraban, según pudo conocer **La Tercera**, cuando en octubre del 2022 unos testigos del caso se acercaron a los investigadores para dar su testimonio o, mejor dicho, complementar sus declaraciones iniciales. Se trataba de personas que estuvieron aquel día en el lugar y que vieron cómo había ocurrido todo.

Esos testigos detallaron a los persecutores quiénes eran los que ese día llegaron a amenazar a los comuneros, así como también cuáles eran las identidades de quienes integraban la organización que ha realizado una serie de atentados en la zona, sindicando a Henríquez como quien encabezaba aquello. El "Mimi", "Tito", "Checho", "Robin", "Lali Moto", son solo alguno de los apodos que dieron y que permitió situar a los miembros de la WAM en el lugar.

Pero además había otra pista: la policía recogió del lugar evidencia balística que calzó, según los peritajes, con otros 10 atentados en la Macrozona Sur. Con los sujetos ya identificados, y pese a que la misma WAM había condenado la muerte de Huenupil a través de un comunicado, las diligencias permitieron ubicar en el lugar de los hechos a 22 personas, 19 de ellos buscados hoy por la policía. Junto con eso, también se interceptaron los teléfonos, los que permitieron dilucidar las comunicaciones, de las cual se desprende que más allá de una supuesta reivindicación de tierras, se dedicaban a actividades ilícitas como el robo de madera y diferentes labores de extracción relacionada a ese rubro.

Por otro lado, los sujetos también tenían diálogos sobre cómo comprar y vender drogas en la zona, algo de lo que incluso se jactaban. "Oiga acá le querían comprar para probar así un cuarto de hectárea, más o menos", decía uno de los mensajes. En otras de las conversaciones también se hablaba de "probar la cosecha".

En otra de las conversaciones se trató el precio de una sustancia ilícita, por "dos quinientos" y que se trataba de una droga buena "no como lo que andaba trayendo el 'Tren de Aragua'". En las llamadas, los miembros de la WAM también hablaron de las armas que mantenían.

#### Tras la huella de la WAM

Las últimas horas, junto con el operativo, la zona sur de la Región del Biobío también fue escenario de un nuevo hecho de violencia rural, el cual fue reivindicado por la misma organización. El fiscal Garrido afirmó que este tipo de atentados "procuran lograr cierto control territorial para cometer delitos en impunidad, eso es lo que queda en evidencia, no se trata de organizaciones que tengan por finalidad una lucha reivindicativa".

El persecutor, consultado respecto a que 10 de los hombres lograron fugarse, explicó que la lucha contra el crimen organizado en contexto rural "presenta particularidades y dificultades que son distintas a las que ocurren en las zonas urbanas". En esa línea, afirmó que el "conocimiento del territorio, la extensión del territorio, las dificultades de ubicación en el mismo, requieren siempre de un despliegue importante de medios, y esto genera situaciones como las que hemos visto en este caso, que no es posible concretar toda la orden de detención".

Esta tarde, en el Juzgado de Garantía de Carahue serán formalizados los ocho integrantes de la WAM detenidos por los delitos de homicidios y porte ilegal de armas. Todo mientras también se investiga la muerte del noveno integrante fallecido y se continúa la búsqueda de los otros 10 prófugos.

Tras el procedimiento se le preguntó al fiscal Garrido: "¿Está desbaratada la WAM?". "Yo no utilizaría esa expresión en este momento", respondió el persecutor. ● ► Las últimas horas, junto con el operativo, la zona sur de la Región del Biobío fue escenario de un nuevo hecho de violencia rural.





# Maipú vuelve a ser querellante contra Cathy Barriga a sólo horas de reformalización por millonario fraude



▶ Cathy Barriga (Ind.-UDI), exalcaldesa de Maipú será reformalizada este viernes.

La Corte de Apelaciones de Santiago "devolvió" la calidad de intervinientes en la causa a la Municipalidad de Maipú y a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de la misma comuna.

#### Catalina Batarce y Leslie Ayala

Tras una serie de reclamaciones, este jueves la Municipalidad de Maipú se anotó un triunfo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto, luego de que el tribunal de alzada capitalino acogiera un recurso presentado por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de la misma comuna y declarara admisible la nueva querella interpuesta el 8 de abril por dicha entidad, por el millonario fraude que se habría perpetrado bajo la administración de Cathy Barriga.

De esta forma, luego de haber sido excluidos de la causa, la citada Corporación tendrá calidad de querellante mientras el Consejo de Defensa del Estado no se querelle por los hechos denunciados por la entidad.

Estos son, haber traspasado fondos de los programas FAEP y SEP para pagar remuneraciones, cotizaciones, honorarios, impuestos; haber adquirido bolsas ecológicas, trípticos, carpetas corporativas y peluches; y haber realizado maniobras fraudulentas para cuadrar los saldos de dichos proyectos.

"Subsistente en su totalidad la querella presentada por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo Maipú. Lo anterior, mientras el Consejo de Defensa del Estado no se querelle por los hechos que las han dejado subsistentes, pues de ser así, cesará la representación de dichas querellantes", se lee en la resolución.

En medio de su resolución, además, la Corte también repuso la calidad de querellante de la Municipalidad -que es representada por el abogado José Pedro Silva, de BACS Abogados-, "sólo en lo que dice relación con los delitos relativos a la funcionaria Monsalve, de fraude de subvenciones del artículo 470 N°8, apropiación indebida del artículo 470 N°1 y obtención injustificada de licencias médicas del artículo 202, todos del Código Penal".

Cabe hacer presente que fue el 16 de enero pasado que se excluyó al municipio, y que incluso este recurrió sin éxito ante el Tribunal Constitucional para buscar que se anulara la determinación. Sin embargo, en la jornada previa a que la exalcaldesa sea reformalizada, lo que sucederá la jornada de este viernes, se repuso la citada calidad tanto al Municipio como a la Corporación.



# Los años de Christian Little a la cabeza de Conaf y cómo el megaincendio de Valparaíso precipitó su salida

Sin militancia política y con un destacado currículum académico, el ingeniero forestal fue elegido para hacerse cargo de Conaf en marzo de 2022 por el Presidente Boric. Este jueves fue reemplazado por Aida Baldini, con más de 30 años en la institución.

#### Alonso Aranda y José Navarrete

Dos años y cinco meses. Ese fue el tiempo que estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) el ingeniero forestal Christian Little Cárdenas.

Es que tras 898 días a la cabeza de la corporación, este jueves 12 de septiembre fue anunciada su renuncia, la que se vio precipitada por las críticas a su gestión en el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de este año, y que dejó un total de 137 víctimas fatales.

De hecho, las acciones de Little y de otras autoridades ameritaron la apertura de una investigación por la Fiscalía Regional de Valparaíso por la eventual responsabilidad penal al no haber advertido a tiempo del riesgo a la población. Además de la conformación de una Comisión Investigadora Especial en la Cámara de Diputados, que fue una dura prueba para el ingeniero.

#### Elegido por Boric y sin experiencia política

Sin militancia política y con un destacado currículum académico, Little fue elegido para hacerse cargo de Conaf el 29 de marzo de 2022 por el Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo a un perfil académico y profesional publicado por las Fundación Forecos en ese entonces, el profesional fue profesor adjunto del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh, donde se dedicó al ámbito de la ecohidrología, los servicios ecosistémicos y la restauración ecológica, colaborando en diversas iniciativas, como proyectos Fondecyt, del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, entre otros.

Previo a su designación como director de Conaf se desempeñó en el Instituto Forestal (IN-FOR).

Sin experiencia política previa, una vez en el cargo comenzó a tejer sus redes en el gobierno. Una de las figuras más cercanas es la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien habría dado una opinión favorable de él cuan-



▶ Este jueves 12 de septiembre fue anunciada la renuncia de Christian Little.

do se evaluó su nombre para hacerse cargo de Conaf. Sin ir más lejos, ambos se conocen del mundo académico y coincidieron como investigadores en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y en actividades de Forecos.

Durante su mandato en la corporación, intentó instalar un discurso sobre la preocupación de la actual administración respecto a los incendios forestales, destacando inversión en medidas de prevención y protección contra estos siniestros.

En una columna publicada en La Tercera el 22 de diciembre 2023, Little aseguraba: "Al preguntarnos si estamos preparados (contra los indencios forestales), la respuesta es un rotundo sí, un ejemplo de eso es que más de 3,000 ciudadanos ya son brigadistas de Conaf. Ahora, el desafío es que los 20 millones de compatriotas reconozcan la solidez de esta preparación y se unan al esfuerzo".

En su cuenta pública de 2024, en tanto, el ahora exdirector ejecutivo de Conaf puso acento en la prevención de los incendios, señalando que es el camino más eficiente para evitar estas catástrofes que tienen impacto social, ambiental y económico.

#### Megaincendio de Valparaíso

Sin que Little lo supiera, el viernes 2 de febrero pasado, entre las 11.55 horas y las 12.06 horas, a la altura del kilómetro 91 de Ruta 68 en la Región de Valparaíso, cuatro incendios levantaron las alertas en Valparaíso.

A 12.30 horas de esa misma jornada, el ingeniero repartía volantes en el peaje Lo Prado de la misma ruta, que conecta Santiago con Valparaíso y Viña del Mar. La actividad tenía un objetivo: "Reforzar el mensaje preventivo" en un día en que la misma Conaf había activado el "botón rojo" entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, debido a las condiciones meteorológicas en extremo favorables para la propagación de incendios forestales.

"Me regreso a Santiago y en ruta, don Leonardo Mödder (director regional de Conaf) me envía un WhatsApp a las 13.19 horas... tres incendios simultáneos", contó posteriormente Little en una áspera sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre cómo se enteró del siniestro que, horas más tarde, dejaría -además de los fallecidos- casi siete mil viviendas destruidas y más de ocho mil hectáreas quemadas.

Lo cierto es que, pese a que el Mandatario lo mantuvo en el cargo por largos meses, las críticas a su gestión en el siniestro terminaron acelerando su salida de la corporación.

#### La primera "mujer del fuego" de Conaf

Aida Baldini superó las tres décadas de trabajo en la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Y tras la renuncia del director ejecutivo Christian Little, será ella la que deba liderar ahora la institución.

La ingeniera forestal de la Universidad Austral trabaja en el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura desde 1992. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como gerenta de Protección Contra Incendios Forestales, siendo la primera mujer en llegar a ese cargo.

Conocida por su carácter fuerte, a su cargo en el área de incendios también llegó en un momento crítico, en medio de la recordada "tormenta de fuego", la temporada en que se registró la mayor cantidad de incendios en la década pasada.

Se desempeñó unos años en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y luego se integró a Conaf.

Al anunciarse su nombramiento, en X reflotaron publicaciones de 2017 en los que manifestaba su apoyo a Sebastián Piñera cuando el exgobernante fallecido en febrero postulaba para su segundo periodo. "Chile volverá a ser grande", escribió en esa época Baldini.

En la misma red social, se refirió al tema este jueves y le bajó el perfil a las críticas.

"El Presidente Gabriel Boric me honró al convocarme a trabajar por en una institución tan importante como Conaf. Tuits del pasado o uso malintencionado de mis cuentas no son lo relevante. Lo importante es trabajar para que Conaf esté en las mejores condiciones de servir al país", destacó.

#### Nacional Edición papel digital



▶ Según funcionarios palestinos, el ataque dejó al menos a 18 personas fallecidas.

# "Asesinos": Boric arremete contra Israel por ataque a escuela en Gaza

"No hay justificación alguna a esta barbarie", manifestó el Mandatario a través de sus redes sociales, aumentando las oportunidades en que ha apuntado contra el Estado israelí en el marco del conflicto con Hamas.

#### Alonso Aranda

Por medio de sus redes sociales, el Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra Israel, en el marco de la guerra que se desarrolla desde 2023 contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza.

"Una vez más el ejército de Israel ataca una escuela en Gaza. 18 muertos, refugiados y funcionarios de la UNRWA. Asesinos", escribió el Mandatario en su cuenta de la red social X. "No hay justificación alguna a esta barbarie. Desde Chile respaldamos al Secretario General de la ONU António Guterres en su clamor por el cese al fuego", agregó el Jefe de Estado en la publicación, que luego replicó en Instagram.

El mensaje de la máxima autoridad del país hace referencia a un ataque aéreo israelí que se produjo este miércoles, y que según funcionarios palestinos dejó al menos a 18 personas fallecidas en una escuela convertida en refugio en la Franja de Gaza.

Si bien Israel afirmó que Hamas utilizaba este recinto como puesto de mando, una agencia de Naciones Unidas dijo que seis de los fallecidos eran empleados suyos.

El ataque a Nuseirat, en el centro de Gaza, se produjo mientras el ejército israelí reanudaba la ofensiva en otro frente, lanzando una nueva ronda de incursiones en la Cisjordania ocupada.

La principal agencia de ayuda de la ONU para los palestinos, conocida como UNRWA, dijo que el ataque contra el edificio de la Escuela Jaouni era el incidente individual más mortífero para su personal en los 11 meses de una guerra en la que han muerto más de 200 de sus trabajadores.

Según publica The New York Times, los servicios de emergencia de la Defensa Civil de Gaza dijeron que entre los muertos había mujeres y niños y que, además de los 18 muertos confirmados, había un número similar de heridos, algunos de ellos de gravedad.

#### Chile presenta en la CIJ escrito por demanda de Sudáfrica contra Israel

El embajador de Chile en Países Bajos, Jaime Moscoso, presentó este 12 de septiembre, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el escrito de intervención en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Asimismo, dio a conocer que el gobierno designó como agente al embajador Claudio Troncoso, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su cuenta pública del 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric informó que Chile se haría parte del caso que presentó Sudáfrica. "Chile interviene básicamente para que se logre rápidamente un cese al fuego", explicó el canciller Alberto van Klaveren, al respecto.

#### Monsalve reafirma confianza en general Yáñez: "Sería impensable" que abandone el país para evitar formalización

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmó la confianza que el Presidente de la República, Gabriel Boric, mantiene sobre el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, e incluso señaló que para el gobierno "sería impensable" que la máxima autoridad de la policía uniformada abandonara el país para, por ejemplo, evadir su formalización, programada para el próximo 1 de octubre. En horas de la mañana de este jueves, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por Yáñez en contra de la alerta fronteriza que solicitó el Ministerio Público, la que buscaba notificar respecto de las salidas al extranjero de la autoridad policial. De esa forma, la medida solicitada por la fiscal centro norte, Ximena Chong, quedó sin efecto, por lo que Yáñez podría viajar fuera del país sin notificar a Fiscalía. El man-



damás de Carabineros se enfrentará a la justicia a inicios de octubre, donde el Ministerio Público le imputará cargos como autor de delitos omisivos de apremios ilegítimos y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros durante el estallido social.

#### Puntos Morados: los espacios con que el Ministerio de la Mujer busca prevenir y controlar la violencia de género en las fondas



En el Parque Estadio Nacional, principal escenario de las fondas de la comuna de Ñuñoa, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó sobre la instalación de Puntos Morados a lo largo del país. En esta oportunidad, el ministerio informó que se habilitarán más de 50 puntos en todo Chile. La ministra Orellana señaló que "si bien el alcohol no es el responsable de la violencia contra las mujeres, el alcohol puede ser un

detonante para una agudización de la violencia".

La autoridad explicó que en los Puntos Morados, funcionarias del Ministerio y del SernamEG entregan apoyo "con información sobre cómo denunciar, qué es correcto denunciar y qué no entra en el umbral del delito, qué cosas se pueden buscar como ayuda inmediata, cuáles son los derechos que se tienen en el caso de sufrir violencia".

#### Gobierno prepara estrategia para combatir incendios forestales 2024-2025

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, se reunieron con la directora Senapred, Alicia Cebrián, para llevar a cabo el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), para la preparación de la temporada de Incendios Forestales de 2024-2025. La ministra Tohá adelantó que "la temporada que enfrentaremos trae varias noticias de preocupación y que ameritan el trabajo preparatorio que se ha hecho". Sostuvo que 2023-2024 "tenía características desafiantes", pero obtuvieron "resultados que mostraron mayor capacidad de responder al riesgo de los incendios. Sin embargo, tuvimos el incendio de gravedad en Valparaíso".

#### Alcalde Vodanovic cierra definitivamente la puerta a megaedificios en Maipú

Tras el congelamiento de los permisos de construcción de los megaedificios en Maipú, por parte de la Municipalidad, el alcalde Tomás Vodanovic presentó el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC), cerrando la posibilidad de nuevos proyectos de este estilo en la comuna. "Queremos un Maipú que crezca y que se desarrolle, pero no a costa de la calidad de vida de nuestros vecinos y el entorno", dijo Vodanovic. El municipio defiende que con el nuevo PRC se pretende compatibilizar la necesidad de densificar los principales ejes de Maipú, Av. Pajaritos, Américo Vespucio, 5 de Abril y la Ruta 78, y aumentar la oferta de vivienda bien localizada.

#### **Mundo** Edición papel digital

## Volodymyr Zelensky: "Valoro el papel del Presidente Boric y creo que con Chile podremos construir muchas relaciones en el futuro"

El Mandatario señaló en un encuentro con periodistas latinoamericanos que para Ucrania "es muy importante que cualquier país de la América Latina haga lo posible y todo lo que dependa de ellos (...) para que todos juntos podamos mostrar quién es Putin y pararlo".

#### Cristina Cifuentes, desde Ucrania

En una señal de la importancia que le entrega Ucrania al rol de América Latina para detener la agresión de Rusia en su contra, el Presidente Volodymyr Zelensky valoró el rol que ha jugado el mandatario chileno, Gabriel Boric en este sentido.

"Es una persona que ha influenciado a América Latina para que tuvieran más representación en la primera Cumbre de la Paz y efectivamente valoro su papel. Y, además, tenemos muy buena relación, tenemos muy buen diálogo con el Presidente. Es una persona bastante directa, pero muy justa y me gusta la gente como él. Yo creo que nosotros con Chile sí que podremos construir muchas relaciones en el futuro entre nuestros pueblos. Yo creo que somos muy parecidos en este sentido", dijo Zelensky durante un encuentro con periodistas latinoamericanos en Kiev al que asistió La Tercera.

"En primer lugar. Boric apoya la devolución de los niños secuestrados (por Rusia). Vamos a tener incluso una conferencia online que va a hacer junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es una cosa muy importante para nosotros la devolución de los niños", añadió en el encuentro que se realizó en el Palacio Mariinskyi, la residencia oficial del Presidente Ucrania, que actualmente se utiliza para cumbres o reuniones con dignatarios o quienes reciben la distinción Héroes de Ucrania.

"Para nosotros es muy importante que cualquier país de la América Latina haga lo posible y todo lo que dependa de ellos, para que estén dentro de este círculo de influencia y apoyo a Ucrania, para que todos juntos podamos mostrar quién es Putin y pararlo. Porque sabemos que si él no tiene a su lado a la América Latina, los países árabes tampoco estarán. Él no tendrá fuerza. Él empezó a debilitarse. Hace cosas que nunca ha hecho. Ya empieza a tener reuniones con algún país o algunos líderes que antes no le importaban nada, que siempre mandaba algún representante o algún ministro de Relaciones Exteriores y ahora él personalmente va a Mongolia. Imagínese. Entonces entiende lo



► En la pasada Asamblea de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con Volodymyr Zelensky.

que está pasando. Y yo, con todo respeto, trato a Mongolia. Pero todo el mundo tiene que saber. Esto es algo temporal, esto no va a durar", indicó.

En la conversación, Zelensky también se refirió a la relación con otros países de América Latina. En el caso de Brasil destacó la importancia de contar con el respaldo de Lula da Silva debido a la influencia que tiene este país en la región. Con respecto a Argentina indicó que con la llegada del Presidente Javier Milei la política de ese país hacia Ucrania ha sido muy positiva. Al tiempo que agradeció el respaldo que este mandatario le ha entregado.

Con respecto a México invitó a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a Ucrania y la instó a tomar "una posición justa" en el conflicto, esto debido a la invitación que le extendiera México al Presidente Vladimir Putin a asistir a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre.

El mandatario realizó la entrevista en medio de una agitada agenda que incluyó reuniones con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy.

En el encuentro, Blinken dio su más fuerte indicio hasta el momento de que la Casa Blanca está a punto de levantar sus restricciones a que Ucrania use armas de largo alcance suministradas por Occidente contra objetivos militares clave dentro de Rusia.

El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos había estado dispuesto "desde el primer día" a adaptar su política a medida que cambiaba la situación en el campo de batalla en Ucrania. "Seguiremos haciéndolo", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores Lammy sugirió que el envío de misiles balísticos por parte de Irán a Moscú, revelado esta semana, había cambiado el pensamiento estratégico en Londres y Washington. Fue una "escalada significativa y peligrosa", afirmó.

Además, Zelensky participó de la Cumbre de la Plataforma de Crimea, que se realizó en Kiev, y contó con la presencia del Presidente Lituania, Gitanas Nausèda, el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković y la de Letonia, Ewika Silina, con quienes realizó una conferencia de prensa conjunta en las afueras del Palacio Mariinskyi.

Nauseda, pidió no acostumbrarse a las violaciones sistémicas de los derechos humanos por parte de Rusia en la Crimea ocupada. "Aquí es donde debe terminar también el régimen de terror. En la cuarta cumbre de la Plataforma de Crimea subrayé que no podemos permitir que las violaciones masivas de los derechos humanos se conviertan en la 'nueva normalidad'. Sólo la victoria de Ucrania restablecerá la justicia", afirmó.

#### Mundo Edición papel digital



► La presidenta Dina Boluarte, Kenji Fujimori y Keiko Fujimori junto al ataúd que contiene el cuerpo del expresidente Alberto Fujimori, en el Museo de la Nación, en Lima.

#### Fernando Fuentes

Sin reconocer sus delitos, como destacó el diario limeño La República, el expresidente peruano Alberto Fujimori murió el miércoles, a los 86 años de edad. La herida que abrió en la sociedad peruana durante sus 10 años de mandato (1990-2000) no cierra. Fujimori gobernó con mano de hierro en una de las épocas más convulsas en la historia de ese país, que le achaca responsabilidad en matanzas a civiles, esterilizaciones forzadas masivas, desapariciones forzadas y un autogolpe de Estado que le ganó el calificativo de dictador.

Desde el inicio de su carrera política, a Fujimori lo acompañó la polémica, apunta France 24. Empuñó como bandera la política de la privatización de la economía para golpear la crisis económica. También se le acusa por el uso del militarismo, y paramilitarismo, para combatir a los grupos insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), además de una presunta lucha por depurar los poderes Judicial y Legislativo de la corruptela política tradicional.

Aunque sus medidas fueron aplaudidas por unos cuantos, años después, las víctimas harían oír sus voces, denunciando al expresidente. Fujimori fue condenado por ser el responsable indirecto de dos matanzas populares perpetradas por el Grupo Colina, facción paramilitar creada en su gobierno; señalado por ser el autor intelectual de una campaña masiva de esterilización forzada que tocó mayormente a mujeres campesinas-, y judicializado por escándalos de corrupción.

# Qué pasa con los casos judiciales contra Fujimori tras su muerte: el difícil camino para las víctimas bajo su régimen en Perú

El expresidente, fallecido el miércoles a los 86 años, gobernó con mano de hierro en una de las épocas más convulsas en la historia de ese país, que le achaca responsabilidad en matanzas a civiles, esterilizaciones forzadas masivas y desapariciones forzadas, entre otros delitos.

Como si se tratara de una paradoja, Fujimori falleció el 11 de septiembre, mismo día en el que, en 2021, murió Abimael Guzmán, líder político de la facción insurgente maoísta Sendero Luminoso. Fujimori y Guzmán, quien también murió a los 86 años, fueron los rostros más reconocibles de uno de los peores conflictos internos que América Latina haya experimentado en su historia.

Durante la década de los 90, el gobierno de Fujimori se embarcó en una lucha incansable en contra de Sendero Luminoso, que aterrorizó numerosas localidades peruanas con actos violentos con uno de los ideales marxistas más radicales de los grupos insurgentes en América Latina. Sin embargo, el combate contra Sendero Luminoso dejó por el camino víctimas inocentes que no se salvaron de la impunidad judicial al paramilitarismo, patrocinado por Fujimori.

"Con sus luces y sombras, la década que Alberto Fujimori pasó en el poder marcó la vida política del Perú de los últimos 34 años", escribió este jueves en su editorial el diario limeño El Comercio. Según el periódico, ninguno de los logros exhibidos por su gobierno "puede servir para exculpar a Fujimori por los delitos que cometió (muchos de los cuales él mismo aceptó) mientras es-

tuvo en el poder y por los que acabó en prisión 16 años". "Fue durante su gobierno cuando emergió una figura nefasta como la de Vladimiro Montesinos, a quien él otorgó amplios poderes y del que posteriormente trataría -en vano- de apartarse cuando cayó en desgracia tras el destape de los 'vladivideos'. Fue durante su gobierno, además, cuando los peruanos conocimos niveles de corrupción pocas veces vistos y cuando operó el Grupo Colina y su reguero de muerte", destacó el medio.

La República también dedicó su editorial

#### **Mundo** Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶



► La gente hace fila en el Museo de la Nación, donde está el féretro con los restos del expresidente Fujimori

al fallecido presidente. "Ha muerto un autócrata. Alberto Fujimori mantuvo al Perú bajo su puño de hierro durante una década en la que el país perdió en toda la línea, respecto a la democracia y los derechos humanos", dice el periódico.

"Se le reconoce éxito en la lucha contra el terrorismo que asolaba el país. Sin embargo, los testimonios de las numerosas víctimas de violación de derechos humanos durante su gobierno todavía siguen retumbando sin acceder a la justicia. La población civil desarmada y asesinada en acciones militares regulares y no regulares, bajo la sospecha de simpatizar con el terrorismo, forma parte del pasivo de Fujimori, que permitió, por ejemplo, que el grupo Colina existiera y realizara acciones como la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, esta última con estudiantes y un profesor asesinados y carbonizados para esconder el crimen. Los miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad y como parte de una política de Estado serán otro baldón que empañe tan cuestionado mandato", detalló el diario, antes de concluir: "Finalmente, durante la tarde invernal de ayer (miércoles), dejó de existir Alberto Fujimori, sin haber pedido perdón por sus crímenes y sin pagar ni un centavo de reparación civil a sus víctimas. No queda más que decir que la muerte no borra la historia. Ni logra el olvido y menos el perdón".

En las páginas del mismo diario, el historiador José Ragas calificó a Fujimori como "una de las figuras más polarizadoras que ha tenido el Perú". "Cualquier posible cambio positivo quedó pulverizado debido a las acusaciones que surgieron contra él y por las que fue sentenciado por varios años. Y tampoco olvidemos que huyó cobardemente del país para evadir su responsabilidad", escribió Ragas, quien señala: "Pudiendo haber reconocido lo que hizo, sencillamente prefirió buscar la impunidad, evadir la cárcel y manipular a la opinión pública".

Sin embargo, la búsqueda de verdad y justicia continuará para los familiares de sus víctimas, algunas de las cuales continúan hasta hoy desaparecidas. "Muere Fujimori, condenado por violaciones a derechos humanos y corrupción y un gobierno asesino como el de los 90 le rinde homenaje. Mensajes oficiales de pesar cuando para sus crímenes hay impunidad. Queda tu memoria, mi hermano y todo el amor por el que seguimos luchando", escribió Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta.

La muerte de Fujimori, no obstante, apunta La República, supone el fin de los procesos en investigación, juicio o extradición pendientes contra el expresidente, por crímenes de corrupción y contra la humanidad, los cuales tendrán que archivarse, ya que se extingue la acción penal. De hecho, señala el periódico limeño es casi imposible que el Estado pueda cobrar a los hijos del hombre que gobernó Perú, de julio de 1990 hasta noviembre de 2000, la reparación civil de más de 57 millones de soles (US\$ 15 millones), que se le impuso en diferentes sentencias por corrupción y violación de derechos humanos.

El medio peruano detalla que el Código Civil y la jurisprudencia penal establecen que el Estado puede exigir el pago de dicha reparación civil a los herederos, pero solo hasta donde alcance la masa hereditaria, es decir, los bienes que Fujimori pudiera dejar de herencia. "Sin embargo, como es de público conocimiento, no tiene nada registrado a su nombre, salvo algunos pocos soles que no haya retirado de la cuenta bancaria donde recibía su pensión de expresidente que el Congreso le restituyó en julio último", aseguró La República. "La ley prohíbe que los hijos paguen la reparación civil con sus propios bienes, pues las deudas no son hereditarias y la responsabilidad penal es personalísima. Alberto Fujimori murió sin pagar un sol", agrega.

En todo caso, los procesos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes vinculados al régimen de Fujimori continuarán su trámite, destaca el diario peruano. En estos casos no se cuestiona la responsabilidad personal del dictador, sino del Estado peruano, apunta. Por lo cual, los tribunales internacionales continuarán exigiendo a Perú que sancione a los violadores de derechos humanos, repare a las víctimas y haga todo lo posible por encontrar los cuerpos de los desaparecidos.

Con todo, concluye La República, "la muerte de Fujimori no cierra heridas, las mantiene abiertas al saber que ya nunca será sancionado por lo que hizo o por los crímenes que permitió y propició realizar".

## **Mundo** Edición papel digital



▶ Larry Álvarez, fundador del Tren de Aragua, fue detenido recientemente en Colombia.

# El Tren de Aragua está expandiendo su alcance letal a Estados Unidos

**Se sospecha** que la banda delictual veenzolana está involucrado en 100 casos en Estados Unidos, trayendo su marca violenta de robo y tráfico de drogas hacia el norte.

## Juan Forero/The Wall Street Journal

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos habían observado con alarma la expansión de una banda venezolana conocida por desmembrar a sus rivales desde Chile hasta Colombia. Pero la banda, conocida como el Tren de Aragua, parecía estar contenida en América Latina.

A fines del año pasado, Anthony Salisbury, un alto funcionario de Seguridad Nacional, recibió una llamada. "Oye, ¿has oído hablar del Tren de Aragua?", le preguntó un funcionario de Texas.

"Por favor, no me digas que los has visto", respondió Salisbury.

De hecho, dijo el colega, los miembros del Tren de Aragua operaban en Texas. Ahora, afirmó Salisbury, también hay docenas de casos penales que involucran a la banda en Miami, donde él tiene su base.

"Se expandieron rápidamente en América Latina", señaló, "y se están expandiendo rápidamente aquí".

Fundado en una prisión venezolana donde operaba un zoológico, una piscina, una discoteca, un restaurante y un bar, el Tren de Aragua se ha convertido en una temible fuerza criminal transnacional en menos de una década: "MS-13 con esteroides", como lo expresó un funcionario federal, refiriéndose a la pandilla centroamericana que está arraigada en muchas comunidades de Estados Unidos. El espectro de la delincuencia causada por inmigrantes se ha convertido en un tema importante en la campaña presidencial, y el expresidente Donald Trump ha llamado repetidamente a la "delincuencia migrante".

Los datos federales sobre delincuencia muestran que los homicidios y otros delitos han disminuido y que Estados Unidos es mucho más seguro que antes. La pandilla no es un nombre conocido, pero sus actividades son una fuente de fascinación en las redes sociales. "Creo que el Tren de Aragua en Estados Unidos podría ayudar a elegir a Trump", dijo Michael Shifter, miembro senior del think tank Diálogo Interamericano en Washington.

Al igual que la mafia italiana siguió la ola de inmigración del siglo XIX a los Estados Unidos, el Tren de Aragua ha emigrado junto con casi ocho millones de venezolanos que huyen del régimen del hombre fuerte Nicolás Maduro. En todos los lugares donde se ha establecido el Tren de Aragua, dicen los investigadores, ha establecido redes de distribución de drogas, redes de extorsión y redes de prostitución, aprovechándose de los venezolanos que se mudan a otros lugares de América Latina.

Las autoridades estadounidenses temen que el mismo patrón surja en Estados Unidos, donde más de 700.000 venezolanos se han establecido en los últimos cuatro años. Los miembros del Tren de Aragua son sospechosos del tiroteo de dos policías de Nueva York, el asesinato de un expolicía venezolano en el sur de Florida y crímenes desde Chicago hasta Texas, dijeron las autoridades policiales. En total, en Estados Unidos hay más de 100 investigaciones que involucran a presuntos miembros del Tren de Aragua, indicó un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones al grupo en julio, y el Departamento de Estado ha ofrecido hasta 12 millones de dólares como recompensa por información que conduzca al arresto de tres de los líderes del grupo.

El Tren de Aragua -estado venezolano en el centro del país- primero se trasladó a la vecina Colombia antes de echar raíces en Perú, Chile, Ecuador y otros países, dicen las autoridades policiales y los investigadores del delito. La pandilla está buscando mejores oportunidades que las que tiene en Venezuela, donde la economía se ha hundido bajo el gobierno de Maduro, lo que ha provocado hiperinflación y pobreza, agravadas por las sanciones esta-

## **Mundo** Edición papel digital

dounidenses.

Los miembros del Tren de Aragua han encontrado un territorio particularmente lucrativo en la ciudad de Nueva York, dijeron las autoridades. Están acusados de robos en Macy's, Sunglass Hut y tiendas de lujo, y los miembros de la banda que conducen ciclomotores también han sido culpados de arrebatar teléfonos a peatones desprevenidos, dijo Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.

"Fue como una ola de delincuencia como nunca antes habíamos visto", comentó Kenny. "Pueden venir aquí y ganar dinero muy rápidamente".

Los miembros lucen tatuajes, prefiriendo representaciones de un tren, el número 23 que usa la leyenda de la NBA Michael Jordan y el logo de Nike. Venden drogas a lo largo de la buliciosa Avenida Roosevelt de Queens, pero no extorsionan a los pequeños negocios venezolanos como lo hacen en otros lugares, señaló Kenny.

"No tienen que pagar cinco dólares a la semana en una tienda familiar para protegerse cuando pueden entrar a Macy's y robar ropa por valor de 7.000 dólares y revenderla en la calle", agregó.

Los miembros del Tren de Aragua son difíciles de identificar y rastrear porque han ingresado a Estados Unidos a través de la frontera sur y comparten los documentos de inmigración entre ellos, dijo Kenny. Es difícil para la policía determinar los antecedentes penales de un sospechoso porque Estados Unidos no tiene vínculos diplomáticos con Venezuela.

"Podrían ser buscados por asesinato en Venezuela", indicó Kenny. "No lo sabríamos".

El Tren de Aragua se expandió rápidamente desde sus orígenes en la prisión venezolana de Tocorón, traficando drogas, contratando sicarios y extorsionando a empresas fuera de los muros de la penitenciaría, actividades permitidas por las autoridades penitenciarias venezolanas, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los funcionarios del gobierno venezolano no respondieron a las solicitudes de comentarios. El canciller Yván Gil calificó este año al Tren de Aragua como un producto de la imaginación de los medios de comunicación.

El grupo se expandió hacia la vecina Colombia alrededor de 2018, estableciéndose en los abarrotados barrios de clase trabajadora del sur de Bogotá, donde las pandillas se enfrentan para vender drogas, administrar burdeles y exigir una "vacuna" mensual, o pago de protección, a los negocios, dicen los investigadores. Pronto, el Tren de Aragua estaba desmembrando a sus rivales, dejando los restos en bolsas de basura en las calles.

La venta de cocaína, marihuana y un potente derivado de la cocaína llamado bazuco, es el negocio principal de la pandilla. También extorsiona a los negocios, matando a los empleados de las tiendas cuyos dueños no pagan.

Una tarde reciente, Germán Murillo, un empresario que organiza a otros dueños de tiendas en Bogotá para denunciar las actividades del Tren de Aragua, estaba sentado en un café



▶ Operativo de miembros de la Dirección General de Contrainteligencia de Venezuela el 23 de septiembre de 2023

frente a un supermercado que el grupo atacó el año pasado. Cuando el dueño se negó a pagar la "vacuna", un hombre armado disparó fatalmente a un trabajador por detrás mientras organizaba los productos.

"Extorsionan a restaurantes, a tienditas, a cualquiera", dijo Murillo. "Es una organización que está involucrada en todo".

El Tren de Aragua encontró un ambiente acogedor en Chile, conocido por su relativa opulencia y baja criminalidad.

"La pandilla busca ganancias", aseguró Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora de un libro sobre el Tren de Aragua. "En Chile, había posibilidades".

Chile no tenía poderosas bandas de narcotraficantes, lo que dejaba el campo abierto para el Tren de Aragua. Los métodos de la banda han sorprendido a los funcionarios chilenos.

Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, describió cómo la banda porta armamento pesado, muestra una crueldad especial al ajustar cuentas y comete crímenes que las autoridades no habían visto en el pasado. En febrero, el Tren de Aragua secuestró a un disidente venezolano de su departamento y lo mató. Su cuerpo fue encontrado en una maleta enterrada bajo más de 1,2 metros de concreto en un barrio pobre cercano.

"Ha sido una experiencia muy impactante para la sociedad chilena", afirmó Tohá.

Las autoridades chilenas atribuyen un alza del 31% en los homicidios desde 2019 al incremento de la actividad de las pandillas. Según las autoridades, los secuestros se han más que duplicado en la última década. El número de víctimas extranjeras y de perpetradores de homicidios, muchos de ellos venezolanos, ha aumentado rápidamente, según muestran las estadísticas sobre delincuencia.

Las autoridades de Chile rastrearon a uno de los fundadores del Tren de Aragua, Larry Álvarez, hasta Santiago, donde había estado operando un restaurante venezolano a cuatro cuadras del palacio presidencial desde 2018.

Aunque parecía estar ganándose la vida hon-

radamente como otros venezolanos en Chile, Álvarez en realidad estaba cometiendo delitos, incluido un homicidio, dijeron investigadores. Cuando su identidad fue descubierta, Álvarez huyó a Colombia.

Desde una finca en el próspero cinturón cafetero, Álvarez, más conocido como Larry Changa, continuó dirigiendo el tráfico de drogas en Chile, dijeron los fiscales colombianos. La policía lo arrestó recientemente y está en la cárcel a la espera de su extradición a Chile. Álvarez se negó a hacer comentarios.

Los fiscales dijeron que el Tren de Aragua está tratando de desafiar a la milicia armada más poderosa de Colombia, el Clan del Golfo, que trafica cocaína y migrantes a EE.UU. y contrabandea metales de la minería ilegal. El Tren de Aragua ahora está incursionando tanto en el traslado de migrantes como en la extracción de oro extraído ilegalmente.

"Es una certeza que el Tren se ha expandido", dijo uno de los fiscales, "y tienen un gran mercado para el narcotráfico en EE.UU.". ●



► Esta ha sido, por lejos, la misión más ambiciosa y arriesgada de Elon Musk y SpaceX.

Esta es la primera de tres misiones del Programa Polaris, que una vez más ponen a prueba la fortaleza del programa espacial del multimillonario dueño de Space X.

## Patricio Lazcano y Francisco Corvalán

"SpaceX, en casa todos tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí, la Tierra parece un mundo perfecto". Con estas palabras el comandante de la misión Polaris Dawn, Jared Isaacman, oficializó la primera caminata espacial privada de la historia. Todo esto, a unos 738 kilómetros de la Tierra.

Por fin se llevó a cabo. La primera caminata espacial privada fue recientemente hecha por un grupo de astronautas desde una cápsula de SpaceX, después de un retraso de algunas horas. El ejercicio fue realizado principalmente para probar una nueva línea de trajes espaciales en la misión más arriesgada de la compañía hasta el momento.

Un empresario multimillonario, un piloto de combate militar retirado y dos empleados de SpaceX han estado orbitando la Tierra a bordo de la Crew Dragon desde el lanzamiento antes del amanecer del martes desde Florida de la misión Polaris Dawn.

## La misión más arriesgada de Elon Musk

Es por lejos la misión más ambiciosa y arriesgada de Elon Musk y SpaceX, que se lanzó este martes desde Florida en un cohete Falcon 9, que lleva la cápsula Dragon "Resilience" a la órbita. El despegue estaba planificado para fines de agosto, pero las condiciones climáticas en la plataforma de lanzamiento obligaron a suspender en varias ocasiones su salida al espacio.

En este primer vuelo privado al espacio está previsto que la nave espacial y sus cuatro astronautas realicen una serie de tareas. La más compleja de todas: una camina espacial, la primera de carácter privado de la historia. Dos de los cuatro miembros de la tripulación se aventuraron fuera de su cápsula Crew Dragon en la órbita de la Tierra para realizar una caminata espacial atada, lo que marca la primera prueba importante de los nuevos trajes espaciales de SpaceX.

## Misiones

Es la primera vez también que astronautas que no son entrenados por agencias gubernamentales salen en una de estas misiones. La misión realizará 35 experimentos científicos, los cuales incluyen distintos estudios sobre la salud humana en condiciones de microgravedad, probar nuevas tecnologías tales como un nuevo tipo de comunicación de los satélites de Starlink y básicamente otras pruebas también respecto a los trajes espaciales.

"Esta misión va a llevar a estos astronautas a una altitud récord, una de las mayores altitudes desde las misiones Apolo, que son algo así como 1.400 kilómetros. Y justamente en esta región encontramos bastante radiación, hartas partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que son atrapadas por el campo magnético de la Tierra", explica Andrea Mejías, astrónoma del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Es decir, todas estas pruebas van a servir también para desarrollar futuras misiones y desarrollar nuevas tecnologías.

La cápsula carece de esclusa de aire, por lo que se debió despresurizar completamente para





► Esta es la primera de tres misiones del Programa Polaris, financiado con fondos privados.

## SIGUE►►

esta caminata, lo que requerirá que los cuatro miembros de la tripulación confíen en sus trajes para sobrevivir.

El primero en asomarse fuera de la nave fue Jared Isaacman, el multimillonario director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payments y experimentado piloto, mientras que Sarah Gillis lo siguió en esta inédita travesía. Ambos lograron hacer la caminata espacial fuera de la cápsula.

¿Cuál es la relevancia de enviar al espacio a personas que no sean necesariamente astronautas profesionales? Ante esto, Mejías explica que esto ayuda en primera instancia a tener una mayor diversidad de profesionales en el espacio. "Eso nos da distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas habilidades y distintas capacidades que pueden ser súper útiles en misiones espaciales", comenta.

Típicamente los astronautas entrenados por agencias tradicionales como la Nasa son pilotos de la fuerza aérea o son ingenieros, etcétera. "Así le damos la oportunidad a un espectro más amplio de personas para habitar el espacio, para estar involucrados en misiones espaciales, lo que nos ayuda incluso a inspirar nuevas generaciones", complementa la astrónoma chilena.

Después de Polaris Dawn, Isaacman tiene dos misiones más planeadas en el marco del programa Polaris: otro vuelo en Crew Dragon seguido de un vuelo en Starship, el cohete de próxima generación de SpaceX en desarrollo, misiones para las que aún no hay fechas.

## De alumna en práctica a astronauta

Sarah Gillis ha entrenado a astronautas y ahora se está convirtiendo en una de ellas. Se graduó de la Universidad de Colorado en Boulder con un título en ingeniería, comenzó como pasante en SpaceX en 2015 y ahora es la ingeniera sénior de operaciones espaciales de la empresa. Sus responsabilidades incluyen la capacitación de astronautas en seguridad y operaciones de vuelo.

Además, la especialista en misiones de Polaris Dawn ha entrenado a astronautas de la Nasa para varias operaciones, incluidas las misiones Demo-2 y Crew-1 de la Estación Espacial Internacional Dragon y la misión Inspiration4 en 2021.

Junto a Isaacman y Gillis, viajan Scott "Kidd"

Poteet como piloto de misión, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos y piloto de pruebas; y Anna Menon, especialista de misión y oficial médica, ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX, donde gestiona el desarrollo de las operaciones de la tripulación y se desempeña en el
control de misión como directora de misión y
comunicadora de la tripulación.

## Los nuevos récords que espera romper la misión Polaris Dawn

La tripulación de Polaris Dawn aprovechará el máximo rendimiento del cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon para intentar alcanzar varios hitos en materia de vuelos espaciales comerciales.

Por una parte, volar más alto que cualquier misión Dragon anterior hasta la fecha y alcanzar la órbita terrestre más alta jamás alcanzada mientras se desplaza por partes del cinturón de radiación de Van Allen a una altitud orbital de 190 x 1.400 kilómetros desde la superficie de la Tierra, o más de tres veces más alta que la Estación Espacial Internacional. Esta será la altitud más alta de cualquier misión de vuelo espacial humano en más de medio siglo desde el programa Apolo.

Asimismo, la misión se propone probar la comunicación satelital basada en láser utilizando enlaces ópticos entre la nave espacial Dragon y los satélites Starlink, "revolucionando la velocidad y la calidad de las comunicaciones espaciales", según informa Space X.

Finalmente, se realizarán casi 40 experimentos para investigación científica crítica diseñados para avanzar el conocimiento de la salud humana tanto en la Tierra como durante futuros vuelos espaciales de larga duración.

#### Importancia de la misión

Según un artículo del portal The Conversation, escrito por Simonetta Di Pippo, directora del Laboratorio de Evolución de la Economía Espacial, Universidad Bocconi, hay muchas razones por las que se trata de una misión histórica, pero su ambición conlleva un cierto grado de riesgo.

La misión cuenta con el respaldo de la empresa SpaceX de Elon Musk y no hay astronautas profesionales entre la tripulación. A bordo de la misión vuelan un hombre de negocios, un piloto de combate y dos empleados de SpaceX. La misión representa una vía paralela emergente en los vuelos espaciales orbitales que se financian con fondos privados en comparación con las próximas misiones Artemis respaldadas por el gobierno estadounidense para que los humanos regresen a la Luna.

La tripulación lleva trajes EVA diseñados por SpaceX que se utilizaron por primera vez en este vuelo. Son considerablemente más aerodinámicos que los que utilizan los astronautas de la Nasa a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). El diseño del traje más antiguo de la Nasa, llamado Unidad de Movilidad Extravehicular, se ha mantenido prácticamente igual durante más de 40 años.

Sin embargo, el volumen de los trajes de la NASA se debe en parte a que tienen un sistema de soporte vital incorporado en una mochila. Por el contrario, durante la caminata espacial, Isaacman y Gillis recibieron soporte vital en sus trajes a través de tubos largos llamados umbilicales que están unidos a la cápsula.

La importancia de la EVA de Polaris Dawn no se puede subestimar. Las caminatas espaciales han estado reservadas para los viajeros espaciales respaldados por el gobierno desde que Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en salir de una cápsula espacial en la misión soviética Voskhod 2 en 1965. La primera caminata espacial realizada por una tripulación totalmente comercial es un momento clave en la historia de los vuelos espaciales.

Esta es la primera de tres misiones del Programa Polaris, financiado con fondos privados. A medida que se realicen más misiones comerciales, el costo del acceso a la órbita disminuirá, lo que ayudará a democratizar los vuelos espaciales, abriéndolos a quienes no son astronautas profesionales ni súper ricos.



## El es Thorin, probablemente uno de los últimos neandertales en el mundo

Un equipo internacional de investigadores descubrió en una cueva del sur de Francia los restos de un neandertal que pertenecía a un linaje hasta ahora desconocido, aislado genéticamente durante más de 50.000 años.

#### Josefa Zepeda

La historia de los neandertales sigue cautivando a la humanidad, no solo por lo que sabemos de ellos, sino por lo mucho que aún queda por descubrir. A pesar de haber coexistido con los humanos modernos y dejar un legado genético en nuestra especie, su extinción sigue siendo uno de los grandes enigmas de la prehistoria.

Un reciente descubrimiento arqueológico ha revelado la existencia de un linaje neandertal hasta ahora desconocido, que permaneció aislado durante más de 50.000 años. Este hallazgo proviene de los restos de un neandertal apodado "Thorin", encontrados en la cueva Grotte Mandrin en el sur de Francia, y podría ofrecer nuevas claves sobre las razones de la extinción de los neandertales.

## J.R.R. Tolkien

El neandertal conocido como Thorin, en honor a un personaje de El hobbit, de J. R. R. Tolkien, vivió hace aproximadamente entre 42.000 y 50.000 años, en una pequeña comunidad que, según los análisis genómicos, permaneció aislada del resto de poblaciones neandertales durante más de 50.000 años. Los científicos que lideraron el estudio, publicado en Cell Genomics, sugieren que este largo aislamiento genético pudo haber sido un factor crucial en la extinción de esta especie.

"El genoma neandertal recién descubierto pertenece a un linaje diferente al de los otros neandertales tardíos estudiados anteriormente", afirmó en un comunicado Martin Sikora, genetista de la Universidad de Copenhague y uno de los investigadores principales del estudio. Este aislamiento prolongado permitió que esta población neandertal mantuviera características genéticas distintas, sin cruzarse con otros grupos durante más de 50.000 años.

Ludovic Slimak, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de la Universidad Toulouse Paul Sabatier en Francia y coautor del estudio, explicó en un comunicado: "Tenemos, por tanto, 50 milenios durante los cuales dos poblaciones neandertales, que vivían a unos diez días de camino una de la otra, coexistieron ignorándose por completo. Esto sería inimaginable para un sapiens y revela que los neandertales debían haber concebido biológicamente nuestro mundo de forma muy diferente a nosotros".

Uno de los aspectos más intrigantes del es-



► La extinción de los neandertales sigue siendo un enigma.

tudio es que este linaje de neandertales tardíos parece ofrecer nuevas pistas sobre las causas de la extinción de esta especie. A pesar de que los neandertales convivieron con los humanos modernos por un tiempo considerable, su estructura social y su aparente falta de interacción con otras poblaciones parecen haber sido factores importantes en su desaparición.

Tharsika Vimala, genetista de poblaciones de la Universidad de Copenhague y autora principal del estudio, explicó: "Siempre es bueno que una población esté en contacto con otras poblaciones. Cuando estás aislado durante mucho tiempo, limitas la variación genética que tienes, lo que significa que tienes menos capacidad para adaptarte a los cambios climáticos y patógenos, y también te limitas socialmente porque no estás compartiendo conocimientos ni evolucionando como población".

Esta limitada diversidad genética y la ausencia de intercambio social habrían dejado a los neandertales en una posición vulnerable ante cambios ambientales y enfermedades. El aislamiento genético extremo, combinado con la incapacidad de formar alianzas sociales fuertes, probablemente fue una de las causas de su extinción.

El descubrimiento de Thorin no solo desafía las teorías actuales sobre la extinción de los neandertales, sino también sobre su cronología. Los restos fosilizados de Thorin fueron descubiertos por primera vez en 2015 en Grotte Mandrin, un sistema de cuevas muy estudiado que también albergó a los primeros Homo sapiens, aunque no al mismo tiempo, y todavía se está excavando lentamente.

Los análisis iniciales del genoma de Thorin sugerían que este era mucho más antiguo de lo que los datos arqueológicos indicaban. "Trabajamos durante siete años para descubrir quién estaba equivocado: los arqueólogos o los genómicos", afirmó Slimak.

Para resolver este enigma, los investigadores utilizaron isótopos de los huesos y dientes de Thorin, lo que les permitió determinar que vivió en un clima muy frío, característico de los neandertales tardíos que habitaron Europa durante la Edad de Hielo. A pesar de las discrepancias iniciales, el análisis isotópico confirmó que Thorin pertenecía a un grupo de neandertales tardíos que habitó en el sur de Francia durante el periodo final de su existencia.

El descubrimiento del genoma de Thorin refuerza la idea de que los neandertales estaban organizados en pequeños grupos aislados, a diferencia de los primeros humanos modernos que parecían haber estado más conectados socialmente. Esto podría haber dado a los humanos modernos una ventaja significativa para sobrevivir y prosperar, mientras que los neandertales, al carecer de estas conexiones, no pudieron adaptarse a los cambios que los llevaron a la extinción. "Esto es más bien especulativo, pero incluso la simple noción de poder comunicarse más e intercambiar conocimientos es algo que los humanos hacen y que los neandertales, hasta cierto punto, podrían no haber hecho, debido a su estilo de vida aislado al organizarse en grupos más pequeños", comentó Vimala.

## Un enigma presente

La extinción de los neandertales sigue siendo un enigma, pero este hallazgo proporciona una nueva perspectiva que destaca el impacto del aislamiento social y genético en su desaparición. A medida que se secuencien más genomas neandertales y se recopilen más datos, los científicos esperan poder arrojar aún más luz sobre los últimos días de esta fascinante especie.

El descubrimiento del genoma de Thorin y su linaje aislado no solo es un avance significativo en la comprensión de la evolución humana, sino que también subraya la importancia de la genética para resolver preguntas fundamentales sobre la prehistoria. A medida que se realicen más estudios genómicos, los investigadores esperan descubrir otros linajes neandertales desconocidos que podrían haber existido en Europa durante los últimos milenios de su existencia.

El nuevo descubrimiento es una pieza importante en el rompecabezas de la historia de los neandertales. Con más datos genómicos, los científicos esperan aclarar por completo el destino de una de las especies más cercanas a los humanos modernos.



# Los "chilenos de Charly García" en su nuevo disco: "Él te exige mucho. Es un genio"

Toño Silva y Kiuge Hayashida, dos de los músicos chilenos que acompañan a la leyenda del rock latino desde hace más de 20 años, participaron en un par de canciones del nuevo álbum aparecido anoche, La Lógica del Escorpión. Una experiencia para la que pusieron toda su competencia profesional, puesto que García es exigente. En charla con Culto detallan los secretos de Charly en el estudio y cómo lo vieron durante el proceso: "Él estaba muy contento, con mucha energía, feliz".

SIGUE >>







► El guitarrista Kiuge Hayashida (derecha) y el baterista Antonio Silva (derecha) acompañan al artista Charly García (al medio) desde los primeros años de los 2000.



#### **SIGUE** ▶ ▶

#### Felipe Retamal

"El club de los 27, es adonde voy a estar", proclama Charly García, con la voz menguada, pero con la desfachatez intacta. Se apunta sin tapujos en aquel célebre grupo de estrellas de rock fallecidas a los 27 años (que incluye de Jim Morrison a Kurt Cobain y Amy Winehouse), en la canción del mismo nombre que está incluida en La lógica del escorpión, el nuevo disco lanzado por la leyenda del rock latino este 11 de septiembre, tras siete años de silencio.

Además de su jactancia habitual en la letra, la canción destaca por la presencia del músico Antonio "Toño" Silva, uno de "los chilenos de Charly", que acompañan al músico desde los primeros años de los 2000. El baterista, de pegada sólida y pulso recio, le imprime el beat en tresillos, propio de la estructura del blues. En el mismo tema se puede escuchar además la guitarra de David Lebón, el excompañero de García en Serú Girán que es uno de los invitados estelares del álbum.

Silva, que ha trabajado con García en otros discos como Rock and roll YO (2003), Kill Gil (2010) y Random (2017), se muestra entusiasmado con su trabajo en este regreso discográfico de Charly. "El Club de los 27 es un temazo -dice al teléfono con **Culto-**. Es una letra muy loca porque habla del Club de los 27. Sabemos todos qué es el Club de los 27, que él va a visitarlo, ahí y toda la historia".

Al estilo de Charly, el trabajo en el estudio -con el ingeniero Matías Sznaider en las perillas- se hizo muy rápido. De hecho, Silva conoció la canción casi al mismo momento en que la grabó. "Creo que habíamos escuchado algo en su casa y después cuando fuimos al estudio grabamos de una, porque acá son así, a la primera o segunda toma".

En La lógica del escorpión, Charly García incluyó un segmento final con versiones. Ahí está su lectura personal para Watching the wheels de su ídolo, John Lennon, pero también una versión para So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star, una canción de los legendarios The Byrds (publicada en Younger than yesterday, 1967) adaptada como Rock and roll star. No es primera vez que Charly se anima con una versión de aquel grupo que en su momento fue considerado "la respuesta folk a The Beatles", ya que en Filosofía barata y zapatos de goma (1990), grabó Me siento mucho mejor, su adaptación a la inmortal l'Il feel a whole lot better.

Para Rock and roll star, Charly convocó al guitarrista Kiuge Hayashida, otro de "sus chilenos" que lo acompaña desde el 2001. Un momento que se gestó casi de improviso. "Coincidimos en su cumpleaños y me invita al estudio, a mí y al Toño -recuerda al teléfono con **Culto**-. Fue algo espontáneo, me dice 'tocá en este tema'. Grabé dos, pero finalmente el que quedó fue Rock and roll star. Es una emoción estar invitado en este disco, después de haber estado en seis discos con él".

Como la situación se gestó de improviso, Hayashida tuvo que usar equipos que le facilitó el mismo Charly. "Yo no venía con la intención de tocar y grabar, entonces no ocupé una guitarra mía, Charly me prestó una guitarra de él, la (Gibson) SG. Yo andaba con unos pedales nomás y me pasaron por un amplificador pequeño. A partir de eso, el mago del sonido, Matías (Sznaider), le agregó otros efectos, pero no necesitaba mucho porque el tema es muy estilo de los setentas. Hice dos vueltas del tema. En esa canción las guitarras que se escuchan son grabadas por Charly y las mías".

#### Cómo grabar con Charly

Toño Silva detalla que para trabajar con Charly García hay que tener una alta competencia profesional. "Tienes que estar muy atento, muy preparado. Trabajar con Charly, la verdad es que es toda una escuela y te exige. El músico que va a estar acá, tiene que estar siempre estudiando, practicando y estar siempre atento. Hay que ser rápido para

trabajar con Charly".

Una afirmación que confirma Kiuge Hayashida. "Hay que estar atento siempre, porque él va muy rápido. Él es un genio, a mí me enseñó mucha música, sacó lo mejor de mí, me enseñó muchas cosas. Y es verdad eso de que hay que ser rápido, pero hay que tener mucha paciencia también, ojo, porque él es perfeccionista, pero se arriesga cuando hay algo espontáneo".

El guitarrista cuenta que en ocasiones, Charly lo hace grabar de una forma muy particular. "Me hizo hacer harto experimento, ocupar amplificadores distintos, o de pronto grabar por línea, sin efectos, sin pedales, o sea, tocar de forma pura. Es retroceder para ocupar después los efectos. Porque yo por lo menos, dependo mucho de los efectos, de los pedales, del delay, la distorsión, pero cuando Charly me quitó todo eso y me hizo toca sin ningún efecto, yo me asusté, pero después me felicitó: 'Eso es, el músico debe saber tocar en cualquier situación difícil'. Eso para mí se llama inteligencia escénica".

Al momento de acometer la grabación en el estudio, Charly puede dar alguna que otra indicación a sus músicos. "En esta oportunidad, me pidió cosas más o menos más especificas, te da indicaciones -dice Toño Silva-. Me pidió que hiciera algunas cosas más como blueseras. Y a veces te deja libre, pero te dice, 'matizá un poco, subí más, o dale un poco más de fuerza', ese tipo de indicaciones, porque claro, el músico llega a un nivel en que ya no tiene mucho que decirle. Ahora, cuando hay algo que no le gusta, te lo dice: 'no, así no'".

"Charly generalmente te deja libre al principio", apunta Kiuge Hayashida. "Siempre me dio la libertad para que uno reconozca el tema y toque, él sabe sacar lo mejor de cada músico. En algunas ocasiones me dio instrucciones, pequeñas cosas, por ejemplo, que parta el solo no en el tono, sino en la quinta, o que haga un solo reconocible, por ejemplo. O cuando yo no encontraba la salida en ciertas canciones, él me decía, 'toca como si estuvieras en los Rolling o en U2. Cuando él me conoció, me sacó todo lo que podía dar".

A pesar de los problemas de salud que ha sufrido Charly García en los últimos años, con afecciones a la cadera, desvanecimientos en el escenario, un politraumatismo, cuadros de deshidratación y quemaduras domésticas tras prepararse un mate, Silva asegura que el músico estuvo bien durante el proceso de grabación del disco. "Él estaba súpercopado, muy contento, felíz, con mucha energía, como siempre -dice-. O sea, Charly es un trabajólico. Es una persona que labura 24/7, él vive para hacer música. Tú vas a su casa, entras a su habitación y está con los teclados, y si no está creando, está viendo el CNN, siempre absorbe cosas".

Por su lado, Kiuge Hayashida, evita entrar en el costado personal de Charly García, pero acota: "él está impecable en el sentido que sigue componiendo. Se demoró un tiempo, pero porque él es así".



► Este 11 de septiembre, la leyenda del rock latino, Charly García (al centro), publicó su nuevo álbum, tras siete años de silencio.



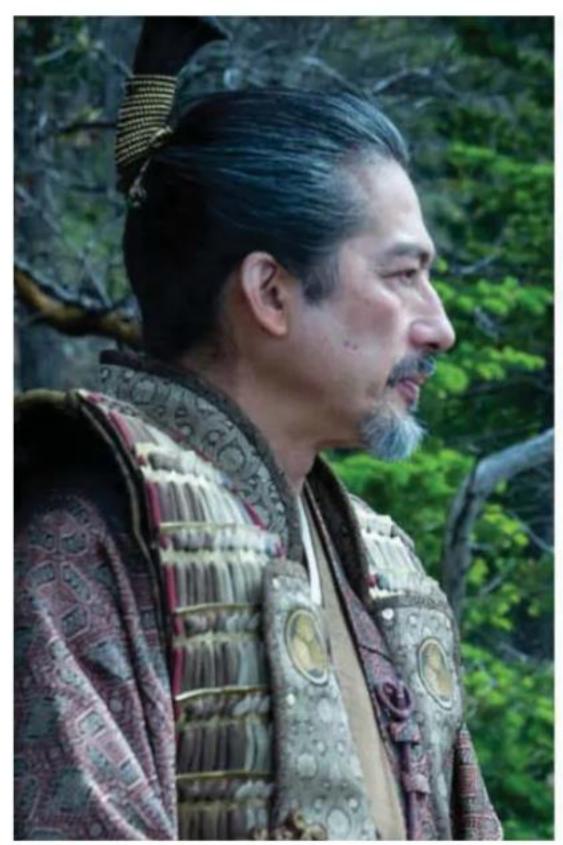

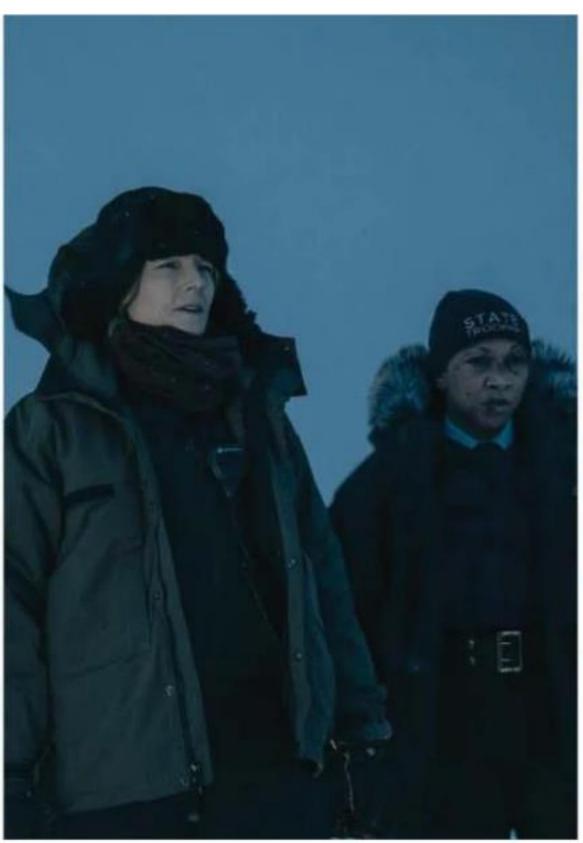

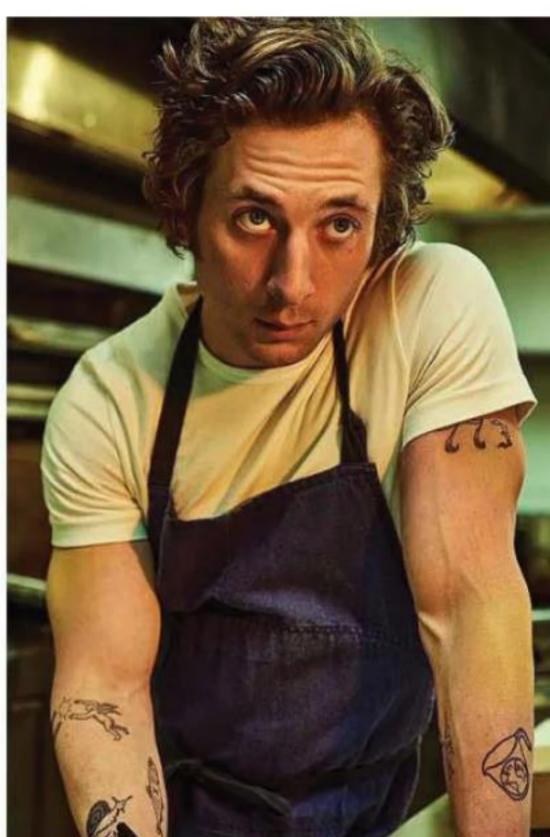

► Shōgun (FX), True Detective (HBO), y El Oso (FX) son las series que estarán compitiendo por un galardón en los premios Emmy.

# Emmy 2024: las grandes batallas de la ceremonia de este domingo

Shōgun, El Oso, Only Murders in the Building, True Detective: Tierra Nocturna y The Crown son las producciones más nominadas de la ceremonia. Aquí revisamos las claves de la gala que transmitirán Max y TNT.

## Gonzalo Valdivia

Los Emmy duplicaron su presencia este 2024. La 75° edición de la premiación se realizó en enero pasado –tras la postergación obligada por las huelgas de actores y guionistas– y este domingo 15 será la ceremonia número 76.

Esta vez Succession, ya finalizada, no podrá revalidar su título como Mejor serie de drama, por lo que la carrera está abierta para el triunfo de Shōgun, una de las sensaciones de los últimos meses, o para The Crown, que intentará repetir el galardón que obtuvo en 2021.

En Mejor serie de comedia la carrera parece tener a dos títulos aventajados y en Mejor miniserie o serie antológica hay al menos dos producciones con posibilidades de amagar el triunfo de Bebé Reno, el vertiginoso viaje de siete episodios creado y protagonizado por el comediante escocés Richard Gadd.

Aquí revisamos las principales claves de la GALA que comenzará este domingo a las 21 horas (por Max y TNT)

#### Mejor serie de drama: Shōgun y The Crown

Si los pronósticos se cumplen, Shōgun se impondrá a los otros siete títulos en competencia. La adaptación de la célebre novela James Clavell transportó a los espectadores al Japón feudal y conquistó con la intrincada trama política que se desata al mismo tiempo que aparece un marinero inglés. La producción tuvo un inmejorable apronte hace unos días: ganó 14 de 16 reconocimientos posibles en los Creative Arts Emmy Awards, los galardones "técnicos" del evento.

Su mayor amenaza es The Crown. La ficción de Netflix sobre la realeza británica se presenta con su temporada final, que abarcó entre 1995 y 2005 y no generó el mismo furor que en sus primeros años. De todas formas, es una aspirante de peso y luchará para volver a conseguir el Emmy a Mejor serie de drama que obtuvo por su cuarto ciclo.

En esta ocasión completan el listado Fallout (Prime Video), The Gilded Age (HBO), The Morning Show (Apple TV+), Sr. y Sra. Smith (Prime Video), Caballos lentos (Apple TV+) y El problema de los 3 cuerpos (Netflix)

## Mejor serie de comedia: El Oso y Hacks

La segunda temporada de la serie protagonizada por Jeremy Allen White encantó a la crítica –en especial con el capítulo navideño Fishes– y se posiciona como amplia favorita de la categoría. De lograr la victoria, repetiría el premio que conquistó en enero pasado.

Su principal contendiente es Hacks, la comedia protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder. En su tercera entrega alcanzó un grado mayor de madurez, con buenos chistes y nuevas capas de sus personajes. También compite con su tercer ciclo Only murders in the building, que se ha transformado en una presencia constante, pero no ha logrado llevarse los premios mayores.

Además, están en carrera Abbott Elementary (ABC), Curb your enthusiasm (HBO), Palm Royale (Apple TV+), Reservation dogs (FX) y What we do in the shadows (FX).

## Mejor miniserie o serie antológica: una pelea de tres

Watchmen, Gambito de dama, The White Lotus y Bronca son las ganadoras más recientes de este galardón, que se ha convertido en una de las categorías más atractivas de la historia reciente de los Emmy. Este año la competencia tiene tres grandes aspirantes. Bebé Reno, la miniserie que abordó una historia de abuso con todos sus matices, es la principal contendiente. Polémicas aparte (en particular el reclamo de la mujer que inspiró a Martha), es la nominada más fuerte.

True detective, que no tenía una presencia tan grande en los Emmy desde su temporada debut, reaparece con el ciclo que protagonizaron Jodi Foster y Kali Reis. Podría dar la sorpresa, al igual que Ripley, la impecable ficción en que Andrew Scott da vida al personaje originado en las novelas de Patricia Highsmith. También asoman Lecciones de Química (Apple TV+) y Fargo (FX), que compite con su quinta entrega.



Las miradas de los hinchas ya se sitúan sobre Ricardo Gareca, en quien estaban depositadas las esperanzas de rectificar el curso de una historia que había partido torcido con Eduardo Berizzo.

## "Puede venir Guardiola y será lo mismo"

# Los históricos de la Roja salvan a Gareca y cargan contra los jugadores

La derrota de la Selección ante Bolivia redujo el ánimo al mínimo. Al margen de las sensaciones y opciones matemáticas, la realidad es que no aparecen ni se vislumbran respuestas futbolísticas a la altura de las exigencias de la competición.

## Christian González

Chile cayó ante Bolivia. La decepción es absoluta, también la preocupación y vergüenza. La Roja perdió su propia final, jugando en casa, ante un rival que históricamente superó. Es cierto que queda una rueda completa de las Eliminatorias, pero el Mundial se ve cada vez más lejos. El calendario y sobre todo el nivel futbolístico que muestra el equipo nacional sitúan Estados Unidos, México y Canadá mucho más allá, incluso, de lo que marca el mapa.

La búsqueda de responsables está en pleno desarrollo. Las miradas de los hinchas ya se sitúan sobre Ricardo Gareca, en quien estaban depositadas las esperanzas de rectificar el curso de una historia que había partido torcido con Eduardo Berizzo. Hay, también, quienes reparan en un factor clave: la escasez de jugadores de nivel competitivo apto para la exigencia. La Generación Dorada es, a estas alturas, un lejano recuerdo. Sus luces se apagaron. Como las del Estadio Nacional este martes.

## "Se venía venir"

Miguel Ángel Gamboa, mundialista en España 1982, advierte que el revés ante el combinado altiplánico no es más que el corolario de una decadencia que venía desarrollándose hace rato. Incluso, aparta al Tigre de la hecatombe. "Es algo que se veía venir. Siempre he defendido la labor del jugador. El técnico no es más que un 20 por ciento, salvo la excepción de Bielsa. Fue el único capaz de cambiar a los jugadores. En un momento, no jugaban Valdivia ni Vidal y el equipo le funcionaba bien igual. Había un aspecto táctico muy bien llevado por jugadores de un nivel técnico muy superior a los que hay ahora. Hoy no tienes los jugadores indicados, siete u ocho desequilibrantes, no uno o dos. Y a veces, ninguno. El único que va quedando y ya disminuido es Alexis Sánchez. Es el único que puede intentar, al menos, levantar esto", diagnostica.

La mirada se concentra en ese factor. "Esto explica por qué estamos mal. No tenemos de donde sacar. No se ven jugadores con la capacidad ni la personalidad que se requiere para estos compromisos. Osorio es hábil y rápido, pero no se nota en la Selección. Dávila tiene condiciones, pero pasa lo mismo. Vargas está muy solo. No está arropado. Y no tenemos los jugadores en el medio. No veo por donde Chile pueda ganarle a Brasil, ir a ganarle a Colombia o ganarle a Paraguay. Eso aleja mucho más a Chile. Si no ganas, no avanzas. Y sin goles no se gana", enfatiza el exjugador del América de México. "Todo pasa por los jugadores. Hoy Chile no tiene jugadores desequilibrantes de la mitad hacia arriba. No hay mano a mano y el que más quiere meter pases es Palacios, a tres metros y medio", detalla.

El Loco no esconde el rol que le cabe al técnico en la crisis, pero respalda sus decisiones. "Claro que Gareca tiene responsabilidad. Todos tienen. En su caso, por no poner los jugadores adecuados en los puestos adecuados. El cambio de Brereton me parece lógico. El técnico tiene la facultad. Quién dice que puede jugar 70 minutos. Después dicen que el entrenador se

equivoca en la alineación inicial. Y no, es porque están convencidos. El problema estuvo en la parte defensiva. Por la derecha", explica.

A su juicio, el problema es de fondo. "No tenemos campeonatos para formar gente de futuro. Se perdió todo eso. Después, desde inferiores, los técnicos solo piden tocar la pelota. Todo parte por la calidad de los jugadores. Le pasó hasta a Italia. Lo que pasa es que a Chile se le vino de golpe", sostiene. Y luego se anima a desmitificar una creencia. "La gente piensa que los jugadores chilenos que juegan afuera son buenos y no es así. Ahora sale cualquiera. Antes salían los seleccionados", resalta.

## "No hay jugadores"

Jorge Aravena fue uno de los símbolos de una generación pródiga en talento que no pudo disputar un Mundial. No clasificó al de 1986, se perdió el de 1990, entre otros factores, por el Maracanazo, y vio cercenada su opción de clasi-

## El Deportivo

## Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶



▶ "'Si Gareca logra clasificar a Chile, hay que prenderle velas, porque es milagroso", dice Jorge Aravena, exvolante de la Roja y Universidad Católica.

ficar al siguiente, precisamente por el grave incidente protagonizado por Roberto Rojas en el mítico recinto de Río de Janeiro. Esa trayectoria, que luego extendió a la banca, le permite un análisis categórico. "Está pasando porque hace mucho teníamos que buscar jugadores de reemplazo para la Generación Dorada y no se hizo. Hoy escucho que podrían volver algunos y la realidad es que ya no pueden. Pretendemos que 10 años después sigan en activo. ¿Han buscado el reemplazo? No. Y en vez de reducir a los extranjeros en la liga chilena, incrementan los cupos. No estoy en contra, porque fui extranjero mucho tiempo, pero si no son aportes, no sirve. Entonces, esto va mucho más allá de Gareca", sentencia.

El exvolante de la UC es enfático. "¿Por qué cree que hemos cambiado tantos técnicos? No puede ser que siempre sea el mismo cargo el que salte. Si no hay jugadores. Esa es la verdad. Puede venir Guardiola y va a pasar lo mismo", insiste. Eso sí, se guarda las consideraciones respecto de decisiones específicas del exseleccio-

nador peruano. "Hay decisiones que no comparto de Gareca, pero me las reservo", acota.

Su visón es aún más cruda. "No tenemos ninguna posibilidad de clasificar y lo dije hace mucho tiempo. Antes de que viniera Gareca, por eso lo aparto de este problema. Me lo preguntaron antes y mi respuesta fue. 'Si Gareca logra clasificar a Chile, hay que prenderle velas, porque es milagroso'. Hoy es lo mismo. Se necesita el mismo milagro", establece.

## "Está obsesionado con Vargas"

Leonardo Véliz jugó el Mundial de Alemania, en 1974. Hoy ve con inquietud cómo Chile se aleja del de 2026. "Lo que vi me dejó muchas dudas. Hasta en Gareca, al que siempre defendí", reconoce. Eso sí, matiza su respuesta inicial. "No puedo mentir y decir que el problema es solo el entrenador, porque no tenemos material. Todos pensamos que Bolivia se iba a venir a defender. El muro fue insalvable. El muro lo rompen los talentos. Los que se la juegan por las ori-

llas, los que encaran. No tenemos jugadores que abran defensas. La única posibilidad era que Isla creara, ocupara el espacio y lo aprovechara. Y no lo aprovechaba para meter un buen centro. Por el lado de Suazo, lo mismo. El trabajo táctico de Bolivia fue destacado. No nos engañemos en eso tampoco, pero la realidad es que no tenemos esos jugadores", introduce.

El Pollo fustiga decisiones del Tigre. "Saca a Brereton y mete a Pizarro, que cabeceó al palo. Esas pelotas son para Brereton. Palacios tampoco anduvo bien. Siempre le anticiparon los balonazos que intentó. Que haya salido Brereton es tirado de las mechas. Le sobran ganas, coraje, actitud. Si tener el balón, para lo que metió a Pizarro, era fácil, porque ellos ocuparon los últimos 25 metros de la cancha", detalla.

El exdelantero profundiza en la cuota que le cabe al estratega. "Gareca también es responsable. Los últimos cambios que metió no se explican. Todos fueron a pegarse cabezazos con la defensa boliviana", ejemplifica.

Irremediablemente, eso sí, termina reparan-

do en la falta de talento. "¿Qué hacemos si no tenemos más jugadores, si las grandes ligas no cuentan con jugadores chilenos? Gareca tiene que hacer una reingeniería. Osorio ya no resulta. Está obsesionado con Vargas. El único que se me ocurre que puede cambiar en algo esto es Alexis Sánchez. A Isla lo conocen todos. Suazo es el que más intenta buscar. En la mitad estamos mal, faltos de ideas. No hay un manual ni alguien que las aporte. El 10 siempre va a existir", agrega.

La conclusión es apocalíptica. "Tocamos fondo", sostiene Véliz. La búsqueda de respuestas, desesperada. "¿Qué hacemos ahora? Yo hasta pensaba en que podía meter a Maripán, buscando algún cabezazo, pero metió a dos petisos. No está la claridad. Ni en la banca ni en la cancha. Nadie menciona que Paulo Díaz perdió tanta pelota, por ejemplo", desmenuza. Y remata: "No soy de la idea, pero, asumiendo que se fuera Gareca, ¿a qué técnico traer? Si Mandrake ya no existe. Y tampoco creo que pueda arreglar esto". •



Desde que se confirmó su lesión en Udinese, el delantero Alexis Sánchez se ha encargado de colgar más de un mensaje en las redes sociales para anticipar su retorno.

# Alexis envía mensaje a la Selección en medio de su recuperación en Italia

El Niño Maravilla, que sigue sin jugar luego de haber sufrido una lesión, usó sus redes sociales para dar a conocer que buscará estar pronto de vuelta en la Roja.

## Lucas Mujica

Alexis Sánchez siguió con atención el partido de la Roja ante Bolivia. El delantero del Udinese continúa recuperándose de la lesión que lo marginó de la doble fecha de las Eliminatorias y que también significará su ausencia en los partidos de octubre, ante Brasil y Colombia. Luego del papelón que vivió la Selección en el Estadio Nacional, el Niño Maravilla había optado por el silencio. A diferencia de, por ejemplo, Arturo Vidal, quien no dudó en culpar al cuerpo técnico por el momento actual. O también otros elementos de la Generación Dorada que hoy miran la actividad desde afuera, como Jean Beausejour y Gonzalo Jara.

Sin embargo, este jueves, el formado en Cobreloa rompió el silencio. Y lo hizo a su estilo. Subió una historia a su cuenta de Ins-

tagram con una frase motivacional. Se interpreta como una doble señal, ya que habla de que buscará estar presente lo antes posible y también intenta aleonar a sus compañeros en Chile, donde espera estar de vuelta lo antes posible. "¿Por qué no te rendiste? Esa es una lección fácil. Lucharé, fracasaré, pero rendirme es un privilegio que no tengo", se oye en el video que compar-

La frase es sacada del videojuego League of Legends, y se atribuye al personaje Lee Sin, maestro de las artes marciales en la ficción. Además, el doblaje al español es de Humberto Vélez. El audio que compartió Sánchez iba acompañado de imágenes y, además, etiquetó a las cuentas oficiales de la Selección y del Udinese. El goleador histórico de la Roja, de acuerdo a los reportes en Italia, estaría de vuelta en los campos de juego a mediados de octubre.

## La situación del Niño Maravilla

No alcanzó a redebutar en Udinese y Alexis Sánchez ya sufrió con el rigor de no haber hecho una pretemporada correcta, producto de la demora en su fichaje. Una situación parecida a la que vivió el año pasado en el Inter de Milán y que también lo resto de encuentros claves en la Selección. Desde que se confirmó su lesión, el tocopillano se ha encargado de colgar más de un mensaje en las redes sociales para anticipar su retorno.

Por ejemplo, durante el último fin de semana, después de la caída de la Roja ante Argentina, el Niño Maravilla colgó una publicación con otra frase del mismo estilo. "Confía en el tiempo. Pasará lo que tiene que pasar y llegará lo que tiene que llegar. Puedes intentar todo, pero NO forzar las cosas", escribió en la red social.

En las fotografías publicadas se veía como está sentado en una mesa preparada para una persona, más autorretratos y un video en el bailaba junto a la canción Bad Dreams del cantante y compositor estadounidense Teddy Swims. Un tema que habla sobre el afecto hacia una persona, pero en la que se lamenta una pérdida amorosa que le provoca malos sueños, tal como lo indica el nombre del tema.

Pese a seguir ausente en las canchas, sus compañeros de equipo valoran la actitud con la que se ha presentado a los entrenamientos del Udinese. "Siempre es positivo, es un líder, le transmite a los jóvenes la mentalidad y las ganas de ganar, correr y luchar, dentro y fuera del campo. Lo esperamos pronto", señaló el arquero Daniele Padelli.

► "Yo sé que Vargas se da cuenta que me lesioné grave, por eso no festejó el gol", dice el arquero de Bolivia, Carlos Lampe.



Y le dedica duro recado a la Roja

# Carlos Lampe rompe el silencio sobre el polémico gol de Eduardo Vargas

El arquero de Bolivia asegura que "perdona" al delantero de la Roja, pero recrimina la actitud del equipo chileno después del tanto.

## Lucas Mujica

Carlos Lampe fue uno de los protagonistas del partido entre Chile y Bolivia. El veterano guardameta sufrió una grave lesión. "El cuerpo médico de la Selección Boliviana de Fútbol Absoluta comunica que luego de realizados los exámenes al jugador Carlos Emilio Lampe se tiene el siguiente diagnóstico: ruptura total del tendón de Aquiles derecho", informaron desde la federación altiplánica.

"Se procederá con la operación en la Clínica Meds de Santiago de Chile al final de la tarde del 11 de septiembre para iniciar de forma inmediata su proceso de recuperación", agregaron.

La jugada de la lesión ha dado la vuelta al mundo. Un jugador boliviano le cedió el balón a Carlos Lampe, pero este cayó al suelo sin poder controlar el balón. Esto lo aprovechó Eduardo Vargas quien se fue en solitario en dirección al arco, marcando el empate parcial en los 39. El delantero de la Roja fue recriminado duramente por sus colegas bolivianos.

Ahora, a dos días del papelón de la Selección, el guardameta de los forasteros relata lo vivido. "Fue una jugada desafortunada. Yo controlo muy bien el balón y al momento que intento dar un pase a mi compañero siento que se me suelta el tendón. La pelota queda muerta y ellos convierten el gol", dijo a El Partidazo de Cope.

"Yo sé que Vargas se da cuenta que me lesioné grave, por eso no festejó el gol. Pero hay que estar en su lugar, lo perdono por eso. Con la presión que tenían ellos, que estaban perdiendo, creo que cualquiera hubiese marcado el gol", agregó.

El arquero, que militó en Huachipato, eso sí, espera que el artillero le dé su versión. "No he recibido alguna comunicación de su parte. Yo creo que lo que Chile sí debió hacer era ver cómo resolver la situación cuando yo salí en camilla... Podrían haber dejado que Bolivia hiciera el gol, pero luego igualmente la justicia divina hizo lo suyo", cerró.

## Villarreal sale en defensa de Ben Brereton tras el ninguneo del DT Ricardo Gareca

## En medio del dificil

momento, el director ejecutivo del Submarino Amarillo, Fernando Roig Nogueroles, elogió al atacante. "Es un buen jugador, lo quisimos antes, pero las pretensiones de su club eran altas", dijo el directivo del club que lo traspasó a Southampton.

## Rodrigo Fuentealba

La imagen de Ben Brereton en el banco de suplentes de Chile dio la vuelta al mundo. El atacante fue titular ante Bolivia, pero tras una mala lectura del partido, fue el propio Ricardo Gareca quien decidió su salida a los 35 minutos.

El jugador del Southampton de la Premier League de Inglaterra aceptó su situación. No reclamó. Pero su cara, al borde de las lágrimas, ensombreció aún más la jornada de la Roja que terminó en el sonoro fracaso de la derrota 2-1 frente al visitante altiplánico.

"Opté por cambiar cuando yo lo creí conveniente. Tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido, forma parte de mi trabajo; planificar, plantear (...) entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice", explicó el DT tras la caída.

Al momento de abandonar el terreno de juego, el atacante oriundo de Stoke-on-Trent saludó al técnico en medio de la furiosa rechifla que bajaba desde las graderías del Estadio Nacional.

Mientras caminaba hacia el banco de suplentes, sus compañeros se pusieron de pie para apoyar al británico. Luego, se sentó junto al golero Lawrence Vigouroux, quien se encargó de consolarlo cuando estaba en el banco.

## Una "humillación"

La controvertida decisión tomada por el Tigre no dejó indiferente a al exigente prensa de Inglaterra. El popular diario The Sun hizo una velada crítica, que contextualizó con las tres derrotas que ha sufrido su equi-



► El atacante Ben Brereton fue titular ante Bolivia, pero el técnico Ricardo Gareca decidió sacarlo a los 35 minutos.

po Southampton en igual cantidad de duelos por la Premier League.

"Brereton Díaz, de 25 años, podría regresar de sus obligaciones internacionales aún más conmocionado después de hacer un viaje de 7.000 millas para jugar por Chile, solo para ser retirado anticipadamente por Vicente Pizarro. Se ha revelado que el delantero fue retirado anticipadamente debido a su desempeño, no a una lesión", explicó el tabloide británico.

Asimismo, el medio agregó que "a principios de año, Gareca dejó de lado a Brereton Díaz porque no hablaba español y no podía comunicarse con sus compañeros de equipo. La estrella del Southampton enfrentó una humillante despedida durante el clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 contra Bolivia".

## Elogios desde España

Gareca tomaba así una controvertida decisión que, posiblemente, cambiará la carrera del potente delantero en el equipo nacional. Mientras eso ocurría, a 14 mil kilómetros de distancia, recibía el apoyo de Villarreal de España, el club que lo acogió en España tras su salida de Inglaterra, en julio de 2023.

Una coyuntura precisa, en la que el director ejecutivo del Submarino Amarillo, Fernando Roig (homónimo del accionista mayoritario de la institución), elogiaba al chileno de 25 años.

"Es muy buen jugador. Lo quisimos años anteriores, pero las pretensiones de su club eran altas. Al final llegó libre y hemos podido hacer una buena venta por él", aseguró Roig Nogueroles al Periódico Mediterráneo de Castellón.

El atacante llegó a costo cero al equipo groguet, tras quedar libre del Blackburn Rovers. Después de una temporada entre Villarreal y su posterior cesión al descendido Sheffield United, los Santos adquirieron su pase en una cifra cercana a los US\$ 9 millones.

"Brereton Díaz estuvo poco tiempo y es verdad que no terminó de cuajar. Quizá si le hubieran dado el gol legal de la victoria en el Pizjuán de la pasada campaña, habría ganado en confianza. Tuvo mala suerte. Por nuestra forma de jugar, quizá no encajaba del todo y luego va a la Premier League, con la experiencia de haber sido muy buen jugador de Championship, y en media temporada en el colista de la Premier marcó 6 goles en poco tiempo", explicó el directivo castellonense.

# Dura sanción: el fuerte insulto de Ramiro González contra Gamboa que le costó la roja en duelo de Colo Colo y Magallanes

El informe arbitral detalló el motivo de la expulsión del defensa del Cacique en la derrota ante la Academia, por 3-0. El jugador se perderá la revancha de la final de la Zona Centro Sur y una eventual semifinal de la Fase Nacional.

#### Julián Concha

Colo Colo vive un ajetreado presente debido al Caso Licencias y a la fractura maxilar de Vicente Pizarro, a una semana del crucial duelo contra River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En ese sentido, ahora, el Cacique vuelve a recibir malas noticias.

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la ANFP, dio a conocer el informe arbitral de la derrota ante Magallanes. La Academia le propinó una goleada por 3-0 al conjunto albo, en la final de ida de la Zona Centro Sur de la Copa Chile.

En dicho escrito se detalla la razón de la expulsión de Ramiro González, quien dejó a Colo Colo con un hombre menos en el minuto 78. El zaguero recibió la tarjeta roja por reclamos al juez Nicolás Gamboa. Primero, fue amonestado por una infracción, para después recibir la expulsión directa producto de sus airadas quejas.

## ¿Pero qué le dijo Ramiro González?

Gamboa no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensor albo, dejando al cuadro dirigido por Jorge Almirón con diez jugadores cuando caían por 3-0.

En su informe, el réferi dio a conocer el motivo de la expulsión del central. "Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza; Luego de recibir una amonestación me dice a viva voz 'Conchetumadre' de manera ofensiva", señaló.

Por ello, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar con dos jornadas de castigo a González, quien se perderá la revancha ante Magallanes y una eventual semifinal de la Fase Nacional, en el caso de que el Cacique logre revertir la llave con el elenco carabalero.

Cabe mencionar que la sanción no corre en el Torneo Nacional, por lo que el defensor de 33 años sí estará a disposición de Almirón en caso de que lo requiera.

El duelo de vuelta entre Colo Colo y Magallanes, que se disputará en el Estadio Monumental y que definirá al ganador de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, aún no tiene programación confirmada por la ANFP. El duelo fue suspendido, al igual que el encuentro del torneo con Universidad Católica. En tanto, el próximo 17 de septiembre Colo Colo recibirá a River Plate.



## POS. EQUIPOS PT 1 G E P

CAMPEONATO NACIONAL

| POS. EQUIPOS |              | P.I | 1 6   | E | P  | F  | C  |
|--------------|--------------|-----|-------|---|----|----|----|
| 1            | U. de Chile  | 49  | 2314  | 7 | 2  | 42 | 17 |
| 2            | Colo Colo    | 45  | 22 14 | 3 | 5  | 34 | 16 |
| 3            | U. Católica  | 39  | 23 11 | 6 | 6  | 34 | 24 |
| 4            | Coquimbo U.  | 36  | 23 10 | 6 | 7  | 28 | 25 |
| 5            | Iquique      | 36  | 23 10 | 6 | 7  | 41 | 39 |
| 6            | Palestino    | 34  | 23 9  | 7 | 7  | 34 | 25 |
| 7            | Everton      | 34  | 23 9  | 7 | 7  | 35 | 32 |
| 8            | U. Española  | 33  | 23 9  | 6 | 8  | 41 | 36 |
| 9            | Ñublense     | 28  | 23 7  | 7 | 9  | 32 | 27 |
| 10           | Cobresal     | 27  | 23 6  | 9 | 8  | 37 | 40 |
| 11           | O'Higgins    | 27  | 23 7  | 6 | 10 | 30 | 39 |
| 12           | Huachipato   | 25  | 22 6  | 7 | 9  | 18 | 31 |
| 13           | U. La Calera | 24  | 23 6  | 6 | 11 | 24 | 36 |
| 14           | Cobreloa     | 24  | 23 7  | 3 | 13 | 23 | 50 |
| 15           | A. Italiano  | 22  | 23 6  | 4 | 13 | 26 | 32 |
| 16           | Copiapó      | 20  | 23 6  | 2 | 15 | 29 | 39 |
|              |              |     |       |   |    |    |    |

## 24ª FECHA / TORNEO 2024

| Ñublense <b>vs.</b> Cobresal |
|------------------------------|
| O'Higgins vs. Coquimbo U.    |
| Audax Italiano vs. Cobreloa  |
|                              |
| Copiapó vs. U. Española      |
| Iquique vs. Huachipato       |
| U. de Chile vs. Palestino    |
|                              |
| Everton vs. U. La Calera     |
| Colo Colo vs. U. Católica    |
|                              |

▶ Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la ANFP, dio a conocer el informe arbitral de la derrota ante Magallanes.



► El exfutbolista del Celta de Vigo, Hugo Mallo, junto al actual jugador de Valencia, Rafa Mir.

# El fútbol español, en la mira: los dos casos de abuso sexual que sacuden a LaLiga

**Hugo Mallo**, exfutbolista del Celta de Vigo, y Rafa Mir, actual jugador del Valencia, fueron denunciados por agresiones sexuales. El primero ya fue declarado culpable mientras que el segundo se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.

## Julián Concha

El fútbol español se encuentra en medio de la polémica. El Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona declaró como culpable de abuso sexual a Hugo Mallo luego de realizar tocamientos a una mujer que trabaja como mascota del Espanyol, cuando él jugaba en el Celta de Vigo, en un duelo ocurrido en abril de 2019 en el RCDE Stadium.

El magistrado Salvador Roig aplicó una sentencia de once páginas, a la que tuvo acceso el medio EFE, que cuenta con una multa de mil euros en concepto de indemnización de daño moral. Además, el jugador deberá pagar diez euros de multa durante 20 meses (seis mil euros). En total, sin tener en cuenta los gastos procesales del juicio, la ci-

fra asciende a los siete mil euros.

"Queda probado (...) que el acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos", señala la sentencia.

Por otro lado, el magistrado también aseguró que no existiría ningún motivo para "poder sugerir que exista una razón de querer perjudicar al acusado", pues no se trata de "un futbolista mediático" que pudiera provocar "un ánimo de espurio de la víctima".

Mallo, actualmente jugador del Aris de Salónica griego, fue denunciado el 25 de abril de 2019, un día después del encuentro entre el Espanyol y el Celta. Fue citado a declarar el 10 de julio de dicho año y negó haber cometido algún delito, afirmando al juez que el saludó con normalidad tanto a los jugadores como la mascota, de quien aseguró desconocer su género.

#### Rafa Mir, también denunciado

Sin embargo, el caso de Mallo no es el único que afecta al fútbol español. Rafa Mir, delantero del Valencia, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares tras ser investigado por una agresión sexual con acceso carnal.

La situación habría ocurrido en la residencia del futbolista, ubicada en Torre En Conill, en Bétera (Valencia). La denuncia, en tanto, se realizó el 2 de septiembre. Una mujer de 21 años aseguró haber sufrido una doble agresión sexual por parte de Mir. Además, otra mujer, de 25 años, también denunció por agresión al futbolista Pablo Jara, amigo del atacante valenciano.

Además, el diario Las Provincias publicó que Mir mantuvo relaciones sexuales consentidas con la mujer de 25 años, pero que posteriormente se dirigió a la zona de la piscina, donde se encontraba la otra joven con dos amigos de él. "La cogió a la dicente a la fuerza y la tiró a la piscina con la ropa puesta (vestía top negro y falda pantalón elástico). En cambio, Rafa iba en calzoncillos. Una vez en el interior de la piscina, la coge a la fuerza e intenta besarla mientras la coge de la cara en contra de su voluntad, intentando ella retirarse en todo momento. Además de ello, le toca todo el cuerpo en contra de su voluntad", señala la denuncia, que fue constatada por la Guardia Civil y que también consigna detalladamente las vejaciones.

Además, se asegura que la mujer le hizo saber "verbalmente y de forma contundente que la dejase y que no quería que hiciera eso, llegando esta agresión a consumarse durante cinco minutos".

El citado medio también explica lo que sucedió después. La denunciante salió de la piscina y entró a la casa, donde se dio cuenta de que no portaba su teléfono. Mediante una aplicación se percató de que estaba en la discoteca donde conoció a Mir. Llamó a su padre a las 8.34 horas y mientras llegaba, el futbolista la cogió "fuertemente por el brazo, llegando a provocarle varios morados" y la introdujo al baño, donde ocurrió otra agresión.

Finalmente, la joven de 25 años confirmó a la Guardia Civil que recibió una llamada del jugador del Valencia el 1 de septiembre, hablando durante seis minutos. Ahí, Mir le habría dicho "que tiene un caché, que es un personaje público y que esto le puede afectar a su carrera".

## Va por la historia y un premio millonario

# Lo que necesita Joaquín Niemann para ser campeón anual del LIV en Chicago

Este viernes arranca la definición de la temporada individual en la competencia de fondos árabes. El deportista nacional compite palmo a palmo con el español Jon Rahm por el primer lugar.

#### Lucas Mujica

Joaquín Niemann espera tener su triunfo más importante en el LIV Golf este fin de semana. El chileno llega a la última fecha del certamen de fondos árabes como uno de los dos candidatos a ganar el título de la temporada. En el torneo que se disputará en Chicago competirá palmo a palmo con Jon Rahm. Este viernes, su recorrido parte a las 14.15. Ambos tienen opciones de hacerse con la corona del circuito árabe y un premio que asciende a los 18 millones de dólares. El oriundo de Talagante ha tenido su curso más destacado desde que se cambió de competición. Hasta ahora suma los triunfos en Mayakoba y Jeddah, pero ha sido regular, manteniéndose en el top 10 en la mayoría de las ediciones. En caso de llevarse el premio mayor, sería la mayor ganancia monetaria que ha logrado un chileno en una competencia deportiva y seguiría incrementando sus arcas como el atleta nacional más acaudalado de todos los tiempos.

Pese a esto último, un bajón en la última fecha disputada, en Greenbrier, lo hizo bajar a la segunda posición de la clasificación. Hasta ahora suma 192.20 puntos, ubicándose a solo dos de los 195.17 del español. Más atrás, aunque con muchas menos posibilidades, está Tyrrell Hatton (143.49). En la rueda de prensa compartida que tuvieron los dos líderes antes de la definición, el chileno reconoció que el primer semestre fue mejor para él. "Jugué de manera increíble, ganando dos torneos al principio. Luego, en la última parte, no he sido el mejor, pero siento que estoy llegando a ese punto, y estar en esta posición en el último torneo es bastante especial", dijo.

En esa línea, el nacional intentó sacarse la presión de sumar el título. "Trato de verlo como si ganar un torneo de golf, ganar un trofeo, fuera solo un trofeo. Tenemos una larga carrera y tratamos de mejorar cada día, tratamos de mejorar cada aspecto de nuestro juego y de nuestra vida. Ganar un torneo de golf atrae mucha atención. Haces lo que esperas hacer. Pero siento que es un buen punto de aprendizaje para ver qué tipo de cosas estás haciendo bien, qué tipo de cosas no estás haciendo bien, y es un buen proceso para aprender mucho. Trato de verlo como si fuera solo un trofeo", señaló. Para consagrarse como monarca, Niemann debe terminar por delante de Rahm. En



► Este viernes, el recorrido del golfista chileno Joaquín Niemann en el certamen parte a las 14.15.

caso de ser segundo, se lleva la no despreciable cifra de 8 millones de dólares.

## Un año en alza

Luego de un 2023 para el olvido, Niemann buscó sacudirse rápidamente. Desde el comienzo de 2024, logró retomar su mejor versión. Eso vino con algunos cambios en sus entrenamientos. "Veníamos haciendo cambios técnicos. Habíamos estado a mediados del año pasado sin la técnica ideal, para mi gusto. Hicimos algunos ajustes que ya los empezamos a poner a prueba a fines de 2023 y empezaron a dar resultados. Se ha ido acomodando y está jugando súper bien", explicó el entrenador del golfista, Eduardo Miquel, a **El Deportivo**.

Los números indican que Joaco fue campeón en Mayakoba, trigésimo en Las Vegas, líder también en Jeddah, cuarto en Hong Kong, noveno en Miami, tercero en Adelaida, séptimo en Singapur, trigésimo segundo en Houston, tercero en Nashville, sexto en Andalucía, segundo en Reino Unido y decimoquinto en Greenbrier.

"Siento que ha habido un gran cambio desde que llegué a LIV Golf. Siento que puedo escuchar un poco más y tratar de entender lo que otras personas hacen mejor, y poder tener a otros tres chicos allí que hacen cosas realmente buenas durante el día, y no solo golf en general, poder aprender eso e intentar aplicarlo en mi vida, ha sido realmente útil, y sí, me ha ayudado a crecer mucho en los últimos dos años", reflexiona Niemann al mirar sus últimos dos años.

## Un duro rival

En frente de Niemann está Jon Rahm. Un destacado golfista español de 29 años. Uno de los mejores del mundo, más bien. Cuando competía en el PGA Tour, ganó 11 títulos, incluyendo dos grandes, el Abierto de Estados Unidos, en 2021, y el Masters de Augusta, en 2023. A finales de ese mismo año, el ibérico decidió firmar por el LIV Golf en un contrato millonario de 600 millones de euros.

En la antesala del fin de semana en Chicago, el europeo elogió a Niemann. "Joaquín ha jugado fantástico todo el año, así que el simple hecho de estar en esta posición significa que yo también lo he hecho bastante bien. Las expectativas son difíciles. Nunca se sabe cómo se va a jugar. Por eso estoy muy contento de que en la segunda mitad de la temporada haya jugado un poco mejor que al principio, aunque todavía jugué bastante bien al golf al principio. Estoy contento de estar en esta posición y muy emocionado por comenzar la semana", fueron sus palabras.

En esa misma instancia, a Rahm le consultaron si se trata de la mayor contienda deportiva entre Chile y España desde el Mundial de Brasil 2014. "No sé si sería de tan alto nivel, pero estamos muy emocionados por ello. No son los países los que están detrás de esto, como sería el caso del Mundial, pero supongo que la situación es muy buena para el golf hispano en general. El hecho de que haya dos hombres hispanohablantes compitiendo por el título creo que dice mucho. Creo que podemos inspirar a mucha gente, tanto en Latinoamérica como en España", respondió.

A lo largo de la temporada, el oriundo de Barrika fue tercero en Mayakoba, octavo en Las Vegas, quinto en Jeddah, octavo en Hong Kong, cuarto en Miami, tercero en Adelaida, décimo en Singapur, tercero en Nashville, décimo en Andalucía, primero en Reino Unido y segundo en Greenbrier. "Hay algunas cosas mentales que creo que he empezado a mejorar a lo largo de la temporada y probablemente esa sea la razón por la que he estado más cerca de ganar en los últimos tres o cuatro eventos en general. Es casi como si la respuesta fuera demasiado amplia o demasiado específica y no quisiera profundizar demasiado en los detalles", indicó sobre su rendimiento de este año.

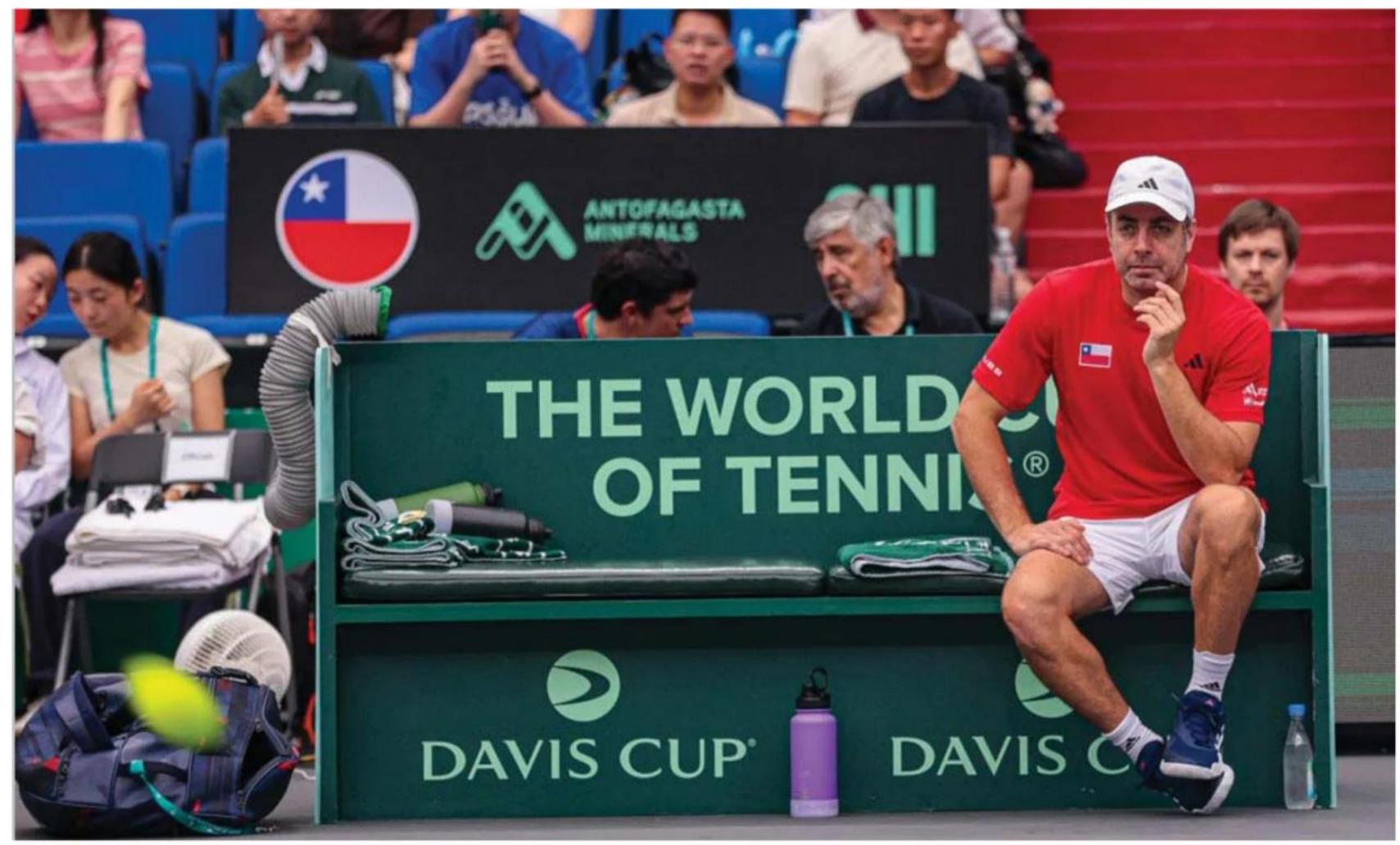

► El extenista Nicolás Massú es el actual capitán de Chile en el equipo nacional de tenis.

"Me dijo que estaba al 70%"

# Massú revela que Garin se bajó contra Alemania dos horas antes de jugar

El capitán del equipo chileno de tenis explica por qué tuvo que cambiar de singlista ante los europeos y anuncia una posible sorpresa para el duelo ante Eslovaquia.

## Jorge Sánchez Leiva

El resultado esta vez fue desastroso. Chile cae ante Alemania e hipoteca casi todas sus chances de avanzar a la fase final de la Copa Davis.

Derrota dolorosa, si se piensa que los europeos llegaban disminuidos a la justa internacional y que el equipo nacional tuvo que improvisar un singlista a tan solo horas de que se iniciara el encuentro entre ambas naciones.

Esto último fue revelado por Nicolás Massú en la rueda de prensa posterior al encuentro, cuando explica las razones de por qué

Tomás Barrios ocupo el lugar de Christian Garin en el compromiso ante Maximilian Marterer.

"El planteamiento era el mismo de los singles ante Estados Unidos, Tabilo con Garin, pero esta mañana, muy temprano, cuando ya nos tocaba preparar la venida hacia el club, Christian le comentó al cuerpo médico que tenía una molestia en la zona cervical del cuello y tuvimos que preparar a Tomás Barrios para que estuviera al tanto y atento, por si acaso", comentó el capitán del equipo nacional.

Luego añadió que, ya en el recinto deportivo, "como los partidos son a las 11 y se puede nominar hasta las 10 quién va a entrar a jugar, y en una conversación que tuve con Christian, me dice que estaba al 70% y quizás no estaba en las mejores condiciones para jugar, y obviamente eso afecta al deportista. Tuve que tomar la decisión de que ingresara alguien que estuviera al 100% y pudiera hacerlo de la mejor forma".

Punto negro que es borrado de inmediato de la cabeza del doble medallista de oro, por los diálogos que ha tenido con Nicolás Jarry. "Siempre estoy en comunicación con todos los entrenadores personales de cada jugador y cuando tocó ir a los Juegos Olímpicos sabía de todo el proceso de recuperación de 'Nico' y pude evidenciar todo lo que venía arrastrando (neuritis vestibular). Tuve muchas conversaciones con él, va en ascenso, cada día mejorando y me expresó que aún no está preparado para jugar, pero que va mejorando", sostuvo.

Sorprendió diciendo que "esto es día a día y si él va mejorando también es bueno, porque primero está la persona. Hay que recordar que esto comenzó después de la final de Roma, por lo tanto han sido varios meses, y esta semana estando con el equipo y compartir con mucha gente que le expresa su cariño, también le va a ayudar... Veremos si podrá jugar ante Eslovaquia".

Duelo que Massú quiere ganar sí o sí -el próximo domingo-, pese a que esto no le sirva para mantenerse en la lucha por la ensaladera de plata. "No sé si ya estamos eliminados o no, pero queremos ganarle a Eslovaquia", afirmó de manera categórica.

Enseguida agregó que "tenemos que ser fuertes, representar a Chile y salir a ganar el domingo". ¿Su argumento? "Si ganamos podemos salir sembrados y eso es importante (pues tendrían un sorteo más favorable en los Qualifiers de 2025), por lo que mi idea es entrar con el mejor equipo posible".

# "No se trata de la medalla, se trata del color de mi piel"

Luego de una apelación de Rumania, el TAS dejó a la gimnasta estadounidense sin presea en la final de suelo. Un mes después del hecho, la norteamericana detalla lo que ha pasado. "Lo más importante que me quitaron fue el reconocimiento de quién era yo. No solo por mi deporte, sino por la persona que soy", señaló.

#### Julián Concha

La final de la competencia de suelo de la gimnasia tuvo uno de los desenlaces más polémicos de París 2024. La estadounidense Jordan Chiles se quedó con la controvertida medalla de bronce tras superar a las rumanas Ana Barbosu y Sabrina Meneca-Voinea luego de que el Team USA realizara un reclamo que terminó elevando su puntuación de 13.666 a 13.766, superando los 13.700 de las europeas.

La determinación desató una discusión internacional. Sin embargo, cinco días después, el COI anunció la devolución de la presea a Barbosu, quien era tercera hasta el salto de la norteamericana. Esto ocurrió luego de una resolución del TAS, que indicó que el reclamo estadounidense fue fuera de tiempo.

La situación provocó una reacción inmediata en la vereda norteamericana. "Durante todo el proceso de apelación, Jordan ha sido objeto de ataques constantes, absolutamente infundados y extremadamente hirientes en las redes sociales. Ningún deportista debería ser objeto de ese trato, condenamos los ataques y a quienes participan, apoyan o instigan en ellos", señaló el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

Chiles, en tanto, respondió con dos publicaciones en sus redes sociales. Primero, posteó cuatro emojis de corazones rotos. Después, señaló: "Me estoy tomando este tiempo y me estoy alejando de las redes sociales por mi salud mental, gracias", sentenció.

## Las palabras de Chiles

Ahora, a un mes de la determinación del TAS, Chiles volvió a referirse a su situación. La gimnasta entregó detalles sobre las consecuencias emocionales que ha sufrido. "Lo



► "Lo más importante que me quitaron fue el reconocimiento de quién era yo", dijo la atleta estadounidense Jordan Chiles.

más importante que me quitaron fue el reconocimiento de quién era yo. No solo por mi deporte, sino por la persona que soy", indicó el pasado miércoles, visiblemente quebrada, durante su aparición en la Cumbre de Mujeres Poderosas de Forbes.

La atleta volvió a hacer hincapié sobre una de las problemáticas que ha sufrido: el racismo. "No se trata de la medalla, se trata del color de mi piel. Se trata del hecho de que hubo cosas que me llevaron a esta posición de ser atleta. Y sentí que me habían despojado de todo. Me sentí como cuando regresé en 2018, cuando perdí el amor por el deporte. Lo perdí de nuevo", señaló.

Chiles también aseguró haber seguido el reglamento al momento del reclamo realizado. "Seguí las reglas. Mi entrenador siguió las reglas. Hicimos todo lo que estuvo totalmente, completamente bien", dijo.

"Definitivamente ha sido muy difícil ver todo el amor y el apoyo. Mirando hacia aquí, viendo a todos, puedo sentirlo ahora. Pero al principio fue muy difícil asimilarlo, porque tenía el corazón muy roto", añadió.

No obstante, también valoró a quienes sí le han entregado apoyo. "Aprecio mucho a cada una de las personas que han podido salir y decir lo que tenían que decir. Ya sea a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación o simplemente a través de mensajes de texto, lo aprecio muchísimo", complementó. "Esto no ha terminado", dijo Chiles. "Porque a este ritmo, lo importante no es la medalla, sino mi paz y mi justicia", sentenció la múltiple medallis-

ta olímpica.

Hace un mes, cuando la situación explotó, desató múltiples reacciones. Por ejemplo, la legendaria Nadia Comaneci expresó su indignación: "No puedo creer que juguemos de esta manera con la salud mental y las emociones de las deportistas. Protejámosles", indicó.

En tanto, la propia Barbosu también pidió que no se realicen ataques contra las gimnastas: "Solo quiero que todos sean justos, no queremos empezar a criticar a otros deportistas de ninguna nacionalidad. Nosotros, como deportistas, no merecemos algo así, solo queremos rendir al máximo y ser recompensados en función de nuestro rendimiento. Los problemas están en los jueces, en sus cálculos y decisiones". •\*